### Líderes regionales apoyan verificación de los votos

Brasil se hizo cargo de la embajada argentina en Venezuela y custodiará a los asilados \_\_ p. 11



Copa América Crecióelgasto contarjetaenel exterior\_\_\_P.15

# El Cronista.com

VIERNES

2 DE AGOSTO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34.684 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.497.182 ♥ -0,70% — Dow Jones 40.347 ♥ -1,21% — Dólar BNA 951,50 > 0,00% — Euro 1,08 0,07% — Real 5,75 0,08% — Riesgo país 1550 0 2,85%

EL ORGANISMO COMPRÓ U\$S 145 MILLONES

# Sin aportes de la soja, el Gobierno espera que la exportación de petróleo sume reservas al Central

Gracias a Vaca Muerta, la balanza comercial energética será positiva por primera vez en 14 años. Expertos calculan un piso de u\$s 4000 millones

El financiamiento multilateral habilitará un ingreso neto en agosto de u\$s 1200 millones. Economía ultima pago al FMI de u\$s 774 millones

El equipo económico que lideran Luis Caputo y Santiago Bausili trata de mostrar cierta calma ante el débil nivel que muestran las reservas. Los funcionarios admiten que no cabe esperar mucho más del agro en este trimestre, pero en su reciente diálogo con los operadores del mercado financiero actualizaron las proyecciones de la balanza energética, sector que puede convertirse en el salvador del BCRA. Los expertos estiman que gracias al boom de Vaca Muerta, en 2024 se logrará revertir 14 años de déficit. Eso implica al cierre del período al Central le quedará un saldo a favor de alrededor de u\$s 4000 millones. Este mismo rubro el año pasado generó un rojo de casi u\$s 7000 millones. En la operatoria diaria, el ente monetario consiguió terminar el día con un saldo de u\$s 145 millones adquiridos en el mercado, el mayor monto desde mayo. \_\_\_\_P.4,5y14



En paralelo al blanqueo, el BCRA obliga a los bancos a aceptar los dólares "cara chica" o rotos \_\_\_\_\_\_\_.

#### DOM EDITORIAL

Baja fuerte la inflación y el déficit fiscal ¿por qué no baja el riesgo país?

Horacio Riggi
Subdirector periodístico
\_\_p. 2\_\_

#### + OPINIÓN

El abismo de Maduro y la transición venezolana

Enrique Zuleta Puceiro

Analista político

\_\_p. 3\_\_\_

#### ESCENARIO

Bonos y ADR, arrastrados por el derrumbe de Wall Street

Enrique Pizarro
Periodista
\_\_p. 11\_\_



PERSPECTIVA DIFÍCIL PARA EL FRENTE FISCAL

## El consumo no revive y la recaudación lo sabe: cayó 8% real en julio, solo sostenida por PAIS

Caputo reconoció que puede ser el primer mes que no tendrá superávit financiero

La recaudación tributaria alcanzó \$ 11,9 billones en julio, lo que implicó una variación interanual de 233,5%, según informó la AFIP. En términos reales implica una caída cercana a 8%. Los impuestos vinculados a la actividad y el empleo, como el IVA y la seguridad social, siguen en baja, mientras que se sostienen en alza los derechos de exportación y el impuesto PAIS. En el Palacio de Hacienda reconocen que este panorama puede causar que se rompa la racha y el Tesoro termine este mes sin superávit financiero. \_\_\_\_ P.10

PUSO DISTANCIA A LA FUSIÓN CON LLA

### Macri ensayó apoyo crítico a Milei: elogió el rumbo pero le pasó factura al entorno

En su reaparición como timonel del PRO, el expresidente Mauricio Macri dejó en claro que seguirá apoyando a Javier Milei pero con sus diferencias. "Tiene ideas, pero sigue teniendo pendiente construir un equipo. El Presidente nos ha propuesto una fusión, pero le expresé que en el siglo XXI nadie se casa sin convivir antes", planteó. "Lo que pudimos ayudar -enfatizó- fue a pesar de su entorno". \_\_\_\_ P. 12

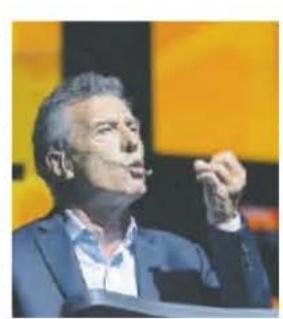

#### > EL TUIT DEL DÍA



"Agradezco la disposición de Brasil a hacerse cargo de la custodia de la Embajada argentina en Venezuela. También la representación momentánea de los intereses de la Argentina. Hoy el personal diplomático tuvo que abandonar Venezuela"

> Javier Milei Presidente

#### **EL NÚMERO DE HOY**

38,8

por ciento repuntaron los patentamientos en julio, y alcanzaron las 42.892 unidades, según ACARA

#### DOM EDITORIAL



Horacio Riggi hriggi@cronista.com

Hoy para los merados la Argentina cuenta con una situación casi única e irrepetible. El Presidente es economista y el ministro de Economía, también

## Baja fuerte la inflación y el déficit fiscal ¿por qué no baja el riesgo país?

l Gobierno está empeñado y convencido en hacer todos los deberes para ordenar la macro. Si eso sucede, cree, facilitará la llegada de inversiones y también garantizará el pago de la deuda. A grandes rasgos el enfoque es ese. De la micro que se ocupen los empresarios, palabras más, palabras menos, ese es el pensamiento del presidente Javier Milei. Tampoco sorprende, Milei siempre lo dijo.

Hoy para los mercados la Argentina cuenta con una situación casi única e irrepetible. El Presidente es economista y el ministro de Economía, también ¿Es un dato menor? No ¿Es lo que se fija el mercado para definir comprar o vender bonos? Tampoco.

Tener un Presidente y un ministro de Economía libre mercado ayuda en los conceptos económicos pero no determina inversiones y tampoco alcanza para generar absolutamente confianza en la city. ¿Qué mira el mercado? El mercado está viendo que los bonos de la deuda pueden tener un rebote pero en la mayoría de las mesas de dinero aconsejan salir de los papeles argentinos si suben hasta el 55% 60% del valor de referencia.

La volatilidad que muestran los mercados en los últimos días, y la particularidad con la que hablan en las mesas de dinero sobre hasta cuándo quedarse con bonos que pagan en dólares con un dólar con devaluación mínima, tiene que ver con no estar seguros del dinero con el que va a contar la Argentina a mediano plazo. Es decir, el mercado está de acuerdo con las políticas del Gobierno, pero no sabe si podrá afrontar los compromisos de deuda de mediano plazo sin volver a renegociar la deuda.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió esta semana con agentes del mercado y puso énfasis en que el Gobierno garantiza el pago de vencimientos de deuda hasta finales del 2025, en un clara señal de dar tranquilidad al mercado, un lugar que respeta a Caputo, pero donde la Argentina no se destaca por su buen comportamiento.

Por otro lado, el mercado cree que el panorama para la Argentina en materia financiera se aclarará si gana las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump. La apuesta es que Trump se convierta en la llave para destrabar nuevos desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI). También la apuesta es conseguir financiamiento vía emisión de deuda. Sin embargo, pero a los valores de hoy, a la Argentina no le queda otra que mejorar para salir al mercado. Con un riesgo país por encima de los 1000 puntos básicos, es casi imposible pensar en salir a colocar un nuevo bono en moneda dura.

LA FOTO DEL DÍA

CRÉDITO: NA

### Biles, otra vez reina de oro en París

La gimnasta estadounidense Simone Biles lo hizo de nuevo: ganó ayer la medalla de oro en el all-around-circuito completo individual de gimnasiade los Juegos Olímpicos de París 2024. Biles, que ya había conseguido el oro por equipos el martes, suma así su sexto título olímpico y su novena medalla en unos Juegos. En segundo lugar quedó la brasileña Rebeca Andrade, de nuevo subcampeona olímpica, como en Tokio 2020. Biles ya había ganado medalla de oro individual en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, por lo que la victoria de este jueves la coloca a la altura de las legendarias Larysa Latynina y Vera Caslavska, hasta ahora las únicas dobles campeonas olímpicas.





La frase del día

**Guillermo Francos** 

Jefe de Gabinete

"Estamos agradecidos con Brasil por el apoyo que brindaron y hacerse cargo de la Embajada de Argentina. Es un gesto importante ya que la representación diplomática argentina fue destituida por el gobierno del dictador Maduro.. El vínculo entre la Argentina y Brasil siempre ha sido el de dos pueblos hermanos que trabajaron en conjunto, más allá de que pueda haber alguna diferencia entre los presidentes".

OPINIÓN

**Enrique Zuleta Puceiro** Analista político



## El abismo de Maduro y la transición venezolana

I final hasta ahora catastrófico de las elecciones presidenciales venezolanas plantea incógnitas diversas, muy difíciles de resolver en lo inmediato. Las más urgentes y perentorias son, sin duda, las referidas a la propia situación del país, a la conmoción social que vuelve a atravesarlo y al futuro de su sistema político. No menos importantes y significativas son, sin embargo, algunas otras cuestiones que conectan con los procesos de crisis de la democracia en el resto de los países de la región.

Las imágenes apocalípticas de la televisión reflejan estampas que recuerdan el derrumbe de los regímenes autocráticos en muchos otros lugares del mundo. Escenas dramáticas en las que la realidad supera a la ficción avanzada de filmes como Joker. Coberturas mediáticas que, sin duda, deben más al extremismo de los productores del espectáculo político que a la realidad factual de lo que sucede. Sin embargo, lo cierto es logran llevar al primer plano de nuestra atención los avatares propios de un nuevo proceso de transición democrática, que impactara en la situación interna de la mayoría de los países hoy involucrados en el seguimiento de la crisis.

Venezuela ofrece, una versión extrema del tipo de regímenes híbridos que Steve Levitsky y Lucan Way han tipificado como "autoritarismos competitivos", aludiendo a la dinámica de sistemas de poder basados en una combinación inestable de principios antinómicos como la aceptación de elecciones semi-competitivas y violaciones abiertas de casi todos los principios y garantías de las democracias electorales.

La experiencia venezolana es sin duda la de una democracia autocrática. Nadie puede negarle su condición de "democracia" y nadie puede tampoco soslayar su dinámica autocrática. Es un ré-



gimen basado en el dominio de una oligarquía militar muy distinto y distante del modelo originario de Hugo Chávez. Hay que recordar que los procesos electorales y la calidad de sus escrutinios fueron siempre escrupulosamente respetados. De hecho, la mayoría de quienes gobernaron con Chávez y lideraban eventuales procesos sucesorios viven hoy en el exilio como Rafael Ramírez Carreño- o han muerto en las cárceles venezolanas como el General Raúl Baduel. Sin mecanismos de renovación interna, el gobierno de Nicolás Maduro se ha agotado en sí mismo y se precipita a un abismo que solo puede terminar en un colapso del régimen de consecuencias todavía muy poco previsibles.

Si algo lo sostiene todavía es la ventaja relativa que le brinda un apoyo popular que nace de los reflejos defensivos ante el bloqueo externo de Estados Unidos y sus aliados en la re-

gión, producto de los mismos errores de la estrategia adoptada desde los años sesenta en el caso de Cuba y otros países del Caribe. Una parte de la sociedad reacciona contra "los enemigos de afuera y de adentro" y abomina de los residuos de la vieja política y la demanda opositora de una intervención abierta de otros países.

Si bien las imágenes evocan el derrumbe abrupto de las dictaduras de Europa del Este o más recientemente las de los países africanos, las realidades subyacentes permiten pensar en alternativas menos catastróficas.

La Venezuela actual es diferente a la de hace algunos años. Venezuela ha dejado de estar aislada. Los cambios geopolíticos han incidido en los mercados y la dictadura ha alcanzado acuerdos de subsistencia con sectores importantes de la política y los negocios tanto en EE.UU. como en gran parte de los países europeos, para no habla del apoyo

irrestricto de China, Rusia o Irán, De hecho, la actual función arbitral asumida por países como Brasil, México o Colombia tiene mucho que ver con la construcción lenta pero segura de nuevos mecanismos de articulación institucional política regional, destinados a suplir la crisis de legitimidad de las instituciones heredadas de la Guerra Fría.

Con diferencias importantes en las estrategias de salida, casi todos los países concuerdan hoy en la idea de imponer a Maduro una solución transparente del proceso electoral, como condición previa no negociable a cualquier otro esquema sea de continuidad o de transición.

La mejor noticia es sin duda la de que los países del continente asumen funciones que en otro tiempo se arrogaban unilateralmente algunos países europeos con conflictos de intereses, tales como España o Francia, hoy sumidos en sus propios problemas internos. América para los americanos, en el mejor sentido posible de la expresión.

Las razones para el optimismo son importantes y conviene puntualizarlas. El mundo en que vivimos -nos recuerda el filósofo Daniel Innerarity- "tolera cada vez menos un ejercicio de la autoridad que no sea delegado, provisional sometido a control y revocable". En el nuevo escenario internacional, la sola existencia de un ejercicio del poder que se pretenda exceptuado de un mecanismo de delegación transitoria y revisable periódicamente es ya inaceptable.

En Venezuela, la democracia ha tropezado por fin con un obstáculo demasiado serio. Mas allá de la capacidad momentánea del régimen para sortear las dificultades de la coyuntura, su cuenta regresiva ha comenzado. Las divergencias se plantean a la hora de definir los escenarios de salida.

Para un sector, representado por el Grupo de Lima y por los países que pugnaron sin éxito de obtener esta semana una condena en la OEA, la solución pasa por una presión externa, orientada a desatar una presión popular capaz de precipitar una quiebra del sistema. Abogan por una rebelión de las fuerzas armadas y una victoria por demolición que instale en el poder a los líderes opositores. El modelo es el de las transiciones democráticas en los países de la Europa comunista.

Para otro sector, representado por países como Brasil, México, Colombia y la comunidad europea, el modelo es de las transiciones exitosas de los últimos cuarenta años. Para perdurar en el tiempo, las transiciones deben responder a presiones endógenas y en el surgimiento imprescindible de liderazgos que nazcan de la propia sociedad venezolana.

El ejemplo sigue siendo el de la transición española basada en un encadenamiento de pactos graduales y progresivos, hasta un punto de ruptura basado en cosensos mayoritarios y en una reorganización institucional pactada entre sectores democráticos surgidos al interior del régimen actual y reforzados por las nuevas generaciones de dirigentes.

Esta es sin duda la salida que sustentan la mayoría de los expertos y conocedores de la política del continente y que impera en sectores importantes del gobierno y la sociedad de EE.UU., a los que les bastan las enseñanzas negativas recogidas a lo largo de las seis décadas de bloqueo a Cuba o las derrotas incluso militares sufridas en casi todas las guerras de la posguerra.

Venezuela asume de este modo la condición de experimento clave y trascendente para la discusión de la democracia en toda la Región. Es que, hoy por hoy, Venezuela somos todos y las incógnitas que de plantean allí son básicamente las mismas que se plantean en cualquier otra democracia del continente. De allí su importancia en la agenda institucional de los cambios en marcha.

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi – 11-7078-3275 – e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 Piso 5to (C1425AWM), Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

BALANZA COMERCIAL ENERGÉTICA RÉCORD

# Reservas en rojo

# "Petrodólares": exportaciones de energía se encaminan a cerrar 2024 con u\$s 10.000

El Gobierno le dijo al mercado que además de seguir la liquidación del agro es importante mirar la balanza energética. Este año se espera que cierre favorable por primera vez en 14 años

\_\_\_\_ Florencia Barragan \_\_\_\_ fbarragan@cronista.com

Con todos los ojos puestos en cada dólar de las reservas del Banco Central, desde el Gobierno le transmitieron al mercado que hay que empezar a mirar un nuevo factor cambiario: la balanza comercial energética, esto es, el superávit entre exportaciones e importaciones de energía. Además de la liquidación del agro y los dólares de la soja, una nueva variable a mirar serán los "petrodólares", sobre todo en un contexto donde también se prevén inversiones históricas en materia energética.

De hecho, algunas estimaciones privadas indican que las exportaciones de energía podrían cerrar 2024 en u\$s 9.679 millones.

En un encuentro con las principales sociedades de bolsa, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, les transmitieron que el déficit energético fue uno de los causantes de la pérdida de reservas en el bimestre junio-julio, en uno de los inviernos más fríos y de mayor consumo de la década. Del otro lado, anticiparon que a partir de septiembre iba a comenzar a revertirse, y la balanza comercial energética volverá a cerrar superavitaria después de 14 años.

En el primer semestre de este año la balanza comercial energética alcanzó un superávit de u\$s 2.758 millones, producto del aumento de las exportaciones y de la baja de importaciones. Es el saldo comercial más elevado desde 2006.

Según la consultora Economía y Energía, las exportaciones de Combustibles y Energía alcanzaron el nivel más elevado de las últimas dos décadas, ubicándose un 42% por encima del promedio entre 2005 y 2014. También resaltó que en el primer semestre las importaciones energéticas cayeron 28% interanual. Fue el valor más bajo desde el 2009, excluyendo al 2020, año de la pandemia.

Hacia adelante, las estimaciones varían. La Secretaría de Energía espera que la balanza energética cierre positiva en u\$s 3800 millones, mientras que para 2025 sumará u\$s 7.500 millones.

Una proyección similar hace el consultor Daniel Gerold: estima que las exportaciones en 2024 cerrarán en u\$s 8900 millones, y las importaciones en u\$s 4900 millones. En diálogo con El Cronista, Gerold explicó: "Recientemente actualicé los pronósticos debido a la recesión tan importante que reduce importaciones, y deja algún saldo exportable mayor. Dependiendo de varios factores, podría estar entre u\$s 3800 y 4000 millones".

En la misma línea, Daniel Dreizzen, de Aleph Energy, estimó un saldo positivo para el 2024 de u\$s 4221 millones. En exportaciones, el mayor imLa balanza energética (la diferencia entre exportaciones e importaciones) fue récord en el I semestre

Desde el 2010 que no había superávit en la balanza energética: podría cerrar en u\$s 5000 millones

Los dólares llegarán por exportaciones de petróleo, pero también inversiones en Vaca Muerta pacto lo tiene el petróleo, que pasa de exportarse en 2023 u\$s 3886 millones a u\$s 5409 millones este año. Dado que los precios no variaron, la suba se explica por el aumento de las cantidades. Del lado de las importaciones, la mayor caída se observa en el GNL. El año pasado se importó u\$s 1795 millones, mientras que este año podría cerrar en u\$s 620 millones.

Hay otras proyecciones un poco más optimistas. Para Daniel Montamat, ex secretario de Energía, el superávit energético podría cerrar entre u\$s 6000-7000 millones para 2024.

Desde Economía y Energía estimaron que el superávit comercial energético superará los 
u\$s 5.000, gracias a un incremento de las exportaciones 
superior a los u\$s 1.700 millones y a una disminución de las 
importaciones de casi u\$s 3.300 
millones. Las exportaciones de 
energía podrían cerrar el 2024 
en u\$s 9.679 millones.

Para tomar una dimensión de la magnitud de la balanza comercial energética, basta mirar con el resultado total de la economía en 2023. Con exportaciones de casi u\$s 67 mil millones e importaciones de casi u\$s 74 mil millones, la economía cerró con déficit comercial en u\$s 6.926 millones. Por lo que la energía podría revertir esta situación.

Estos datos vinculados no incluyen los dólares de las inversiones. Según una presentación que hizo el Gobierno en Nueva York, con el RIGI solamente aplicado al sector energético hay oportunidades por u\$s 54.000 millones. Sólo en petróleo, Dreizzen estima que el 2024 cerrará con inversiones de u\$s 8500 millones, el dato más alto de la década.



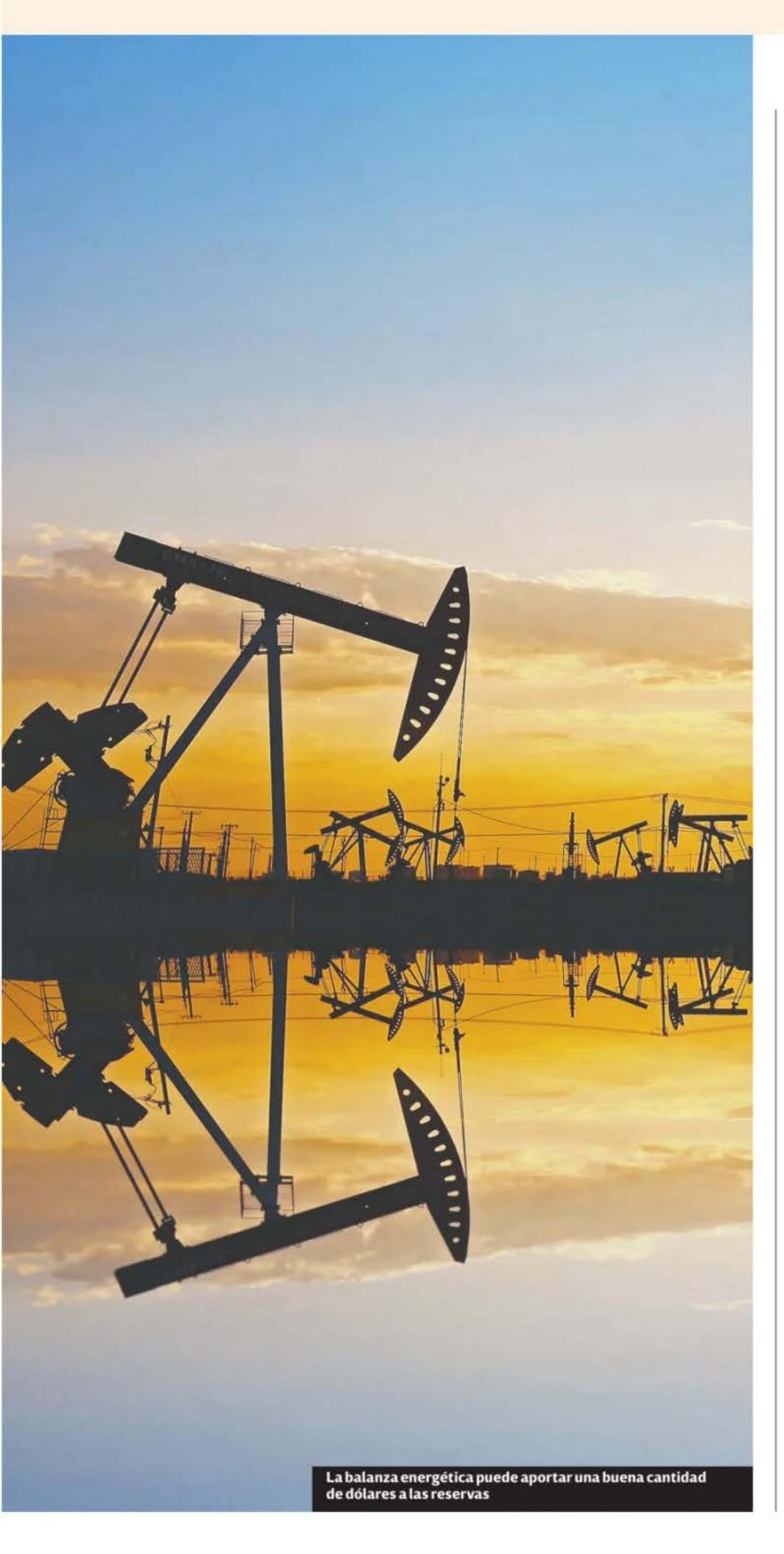

# El agro sumó en julio u\$s 216 millones pero todavía le queda la mitad por vender

\_\_\_ Victoria Lippo

\_\_\_ mlippo@cronista.com

Julio fue el mejor mes del año en el ingreso de divisas por parte de los agroexportadores. Esto respondió a que el complejo liquidó en julio u\$s 2.616 millones, un 35,8% más que en el mismo mes del año anterior y un 32,3% más que en junio, según informó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARACEC).

En los primeros siete meses del año, el ingreso de divisas fue un 5,2% superior respecto del mismo período del año pasado, lo que significa que entraron u\$s 13.640.163.390. Cabe aclarar que junio fue un mes de un mal desempeño dentro de un trimestre caracterizado por los mayores envíos al exterior.

Según la Bolsa de Cereales de Córdoba, el primer semestre fue el segundo con el 
mayor nivel de exportaciones 
en los últimos 10 años. Los 
productos primarios y las 
manufacturas de origen industrial representaron el 62% 
del total vendido a raíz de las 
subas en las exportaciones de 
poroto de soja (217%) y trigo 
en grano (204%).

El desempeño de julio estuvo marcado por la mejora en el esquema del dólar exportador y los precios internacionales. Sin embargo, las condiciones cambiaron y la cosecha que resta por venderse tiene menos ventajas que las que tuvo el mes anterior.

A pesar de estas subas significativas, desde el sector advirtieron que "la exportación de granos sigue trabajando con altos niveles de capacidad ociosa, así como la industria aceitera, con márgenes negativos permanentes".

#### LA MITAD POR VENDER

Según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Córdoba, para mediados de julio restaba aún vender poco más de la mitad de la producción de soja estimada para el año (49 millones de toneladas). En el caso del maíz, para mediados de mes restaban venderse menos de la mitad de la campaña estimada en 47,5 millones de toneladas.

La soja tocó a principios de mes un pico de u\$s 413,73 en los contratos para septiembre. Desde entonces encaró un derrumbe hasta los u\$s 370,74 actuales, empujados por las mejores expectativas para la campaña de Estados Unidos.

"No nos gustan los dólares especiales ni ningún tipo de prebenda ni nada por el estilo", dijo el presidente de CIARA-CEC Gustavo Idígoras en un encuentro con inversores. Sin embargo, la pérdida de competitividad del dólar que reciben, conocido como blend, encendió las alarmas de los productores.

El dólar blend en julio abrió cerca de lo que, por ahora, fue su mayor nivel en el año, \$ 1.006,70 y alcanzó los \$1.020 para, hacia el cierre del mes, caer hasta perforar los \$1.000 y ofrecer \$ 995,50 el 31 de julio.

Si bien en el primer día de agosto el CCL subió, esto respondió al aumento del riesgo país. La estrategia del Gobierno es intervenir en este mercado para "aspirar pesos" y, como efecto secundario, contener la brecha con el dólar CCL a través de presionar su precio a la baja por las ventas de reservas que ejecuta el Banco Central.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que las intervenciones del Central no son para contener el precio de la divisa, sino para aspirar pesos. Lo cierto es que el precio del CCL antes del anuncio de las intervenciones estaba a \$ 1.412 el 12 de julio y cerró el mes a \$1.293.

Mientras tanto, la venta de reservas en julio alcanzó los u\$s 181 millones, la mayor desde diciembre de 2023.\_\_\_



Resta vender más de la mitad de la soja

## Economía & Política



"El empresario está para servir, no para perjudicar. Si cambiamos ese chip se nos van a abrir muchas puertas"
Federico Sturzenegger
Mtro. Desregulación

CON RECESIÓN Y CONSUMO QUE NO REPUNTA

# Aseguran que la inflación núcleo se acerca al 2%, clave para el cepo



Una gran cadena de supermercados vio una caída de consumo de 15% en julio

Cerca de Caputo celebran cifras que anticipan una nueva desaceleración para julio. "En septiembre la núcleo puede empezar con 1%", ponderó Spotorno. Los riesgos de que pueda recalentar

\_\_ Patricia Valli

\_ pvalli@cronista.com

"La inflación se está destruyendo", dijo el economista de OJF y Asociados Fausto Spotorno, ex integrante del Consejo de Asesores de la Presidencia. Los números que anticipó están en línea con los que miran cerca del ministro Luis Caputo, que marcan que la inflación núcleo -que descuenta subas de tarifas y estacionales- está avanzando a un ritmo del 2% mensual.

La baja de la tasa de inflación se da con superávit fiscal y baja de la emisión monetaria, pero también en un contexto de recesión que hace que no se convaliden subas de precios. El consumo en los supermercados, por ejemplo, cayó 15% en julio en una de las principales cadenas.

Los primeros datos de cierre de julio marcan una inflación en torno al 4%, por debajo del mes pasado que cerró 4,6% para el Indec. Según los números de Spotorno, en 4 semanas, la inflación que mide en el área metropolitana de Buenos Aires llegó a 3,5%, mientras que para C&T en el Gran Buenos Aires la

Morgan Stanley mejoró su proyección para 2025, con un 28,8% de inflación para fin de año en Argentina

Los economistas más optimistas aseguran que hay señales de piso, pero para otros hay una depresión económica

suba del índice de precios fue del 4,4% en julio, por debajo del 4,9% que su mismo relevamiento había marcado en junio.

Para Spotorno, la inflación núcleo corrió al 2,2% en cuatro semanas, según relató en una videoconferencia organizada por Cohen y Asociados. Para C&T, la "core" fue de 2,7%, 0,1 punto por arriba del mes anterior. En tanto, los datos de EcoGo plantearon un cierre de julio en 4,1% mientras que midieron la inflación núcleo en 3,9%.

En el entorno oficial celebran que se esté cerca de que la inflación converja a la tasa del crawling peg, uno de los puntos que Milei marcó como condición para la apertura del cepo.

Para el próximo año, los economistas vaticinan que la inflación puede terminar en un 30% hacia fin de año. Spotorno consideró que el ritmo mensual de inflación puede estar en torno al 1,5% al 2,5% el próximo año, aunque no descarta meses al 3%.

Así la inflación cerrar el 2025 alrededor del 30%, algo que está en línea con el pronóstico que dejó Morgan Stanley esta semana, que bajó la previsión del 31 % anterior al 28,8% previsto para diciembre.

Está atado a que se mantenga el ritmo actual. Los riesgos de que haya un salto inflacionario están atados a la posibilidad de una devaluación y la forma de salida del cepo.

Para Spotorno, se está "cerca de salir del cepo". "La núcleo está cerca de que en septiembre empiece con 1", dijo. Y reconoció que el Gobierno quiere mostrar "señales de táctica. Cada tanto, muestra la inflación", agregó sobre la credencial a la que apuesta Economía, mientras que la actividad sigue mostrando señales mixtas.

Caputo, por su parte, ajustó al mínimo posible las subas de tarifas energéticas para evitar un impacto en inflación. Eso hará que parte de los aumentos previstos para bajar subsidios pasen al 2025.

Uno de los riesgos para este año, en tanto, es "salir mal del cepo", según planteó Spotorno y que "el tipo de cambio se dispare", mientras que el otro está asociado a tardar mucho en salir. "Si se mantiene el equilibrio fiscal se puede reordenar, pero el riesgo es que se acerque demasiado a las elecciones y se caiga en la tentación de aumentar el gasto", agregó el ex asesor.

En cuanto a la actividad, mientras que economistas como Mercedes D'Alessandro sostienen que no se trata de una recesión sino de una "depresión económica" y "las consecuencias van a ser muy difíciles de revertir", los más optimistas se aferran a los datos mixtos y aseguran que la caída empieza a encontrar un piso. La mejora de los indicadores de actividad estuvo explicada por el fuerte crecimiento del campo, del 100%, comparado además contra la sequía de 2023. Los datos de consumo no repuntan y los salarios marcan una recuperación en el sector privado pero no llegan a completar lo perdido.

La expectativa entonces está en ver si en este tercer trimestre se consolida ese piso, mientras que los industriales pymes advierten, en tanto, que con la caída de actividad y apertura de importaciones hay 10 mil pymes y 180 mil puestos de trabajo en riesgo proyectado para fin de año.

Camioneros se suma a la lista de gremios que pide a la Justicia no ser alcanzados por Ganancias



#### YA LO HICIERON MÉDICOS Y BANCARIOS

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros presentó ante la Justicia un reclamo para que los trabajadores del gremio no sean alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. "Se solicita se dicte una medida cautelar de no innovar", dice el escrito, y agrega que se busca "obtener la protección de las remuneraciones de los trabajadores incluidos en su ámbito personal de aplicación".

Con la nueva reglamentación, la semana pasada comenzaron a llegar los planteos judiciales. La estrategia de la CGT es desdoblar en oleadas de demandas individuales, bajo el asesoramiento de los sindicatos.

POR LA RECESIÓN

# Pymes advierten que cerrarán 10.000 empresas y se perderán 47.000 puestos

Un informe realizado por IPA reveló que el panorama de cara a fin de año no es el más alentador y entienden que la baja de la actividad no tocó piso, como afirma el Gobierno

\_\_\_ Lucrecia Eterovich

\_\_ leterovich@cronista.com

A pesar de que el Gobierno salió a festejar que en mayo con la variación interanual del 2,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se tocó piso, el horizonte que ven las pequeñas y medianas empresas (pymes) no sería el mismo. La proyección de pérdida de puestos de trabajo y cierre que habría en diciembre.

El análisis desagregado del estimador del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) expuso que el "buen dato" que eligió comunicar el oficialismo se explicó en gran parte por la performance del campo (variación interanual del 103,3% al compararlo con el año de la peor sequía) y de la minería (v.ia del 7,6%).

Así, solo seis de los 16 rubros que se contemplaron tuvieron números verdes. "Se explicó por el campo y la minería, todo lo demás que tiene que ver con el mercado interno siguió cayendo. No nos comamos la narrativa de que tocó piso el nivel de actividad", afirmó el economista, Martín Kalos.

Ante la posibilidad de que

continúe esta política industrial, que consideran "no va más allá del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RI-GI)", en Industriales Pymes Argentinos (IPA) proyectaron la cantidad de despidos y cierres que habría en diciembre.

"Alrededor de 10 mil pymes cerrarán sus portones si se sostiene el ritmo de la recesión actual, lo que generaría una pérdida de unos 47.000 empleos directos que dependen del sector, en un marco de derrumbe de los puestos de trabajo en toda la economía privada, que rondaría los 180.000 durante el 2024", alertaron en el comunicado.

Lo que llevó a las autoridades del Observatorio IPA a compararlo con el periodo de Cambiemos. "En un año estaríamos llegando a la mitad de lo que hizo el macrismo en cuatro años respecto a la desocupación", destacó el director de la consultora Marca PyME, Pablo Bercovich.

Pero en el informe también se contempló otro escenario. Mientras que en el pesimista estiman que el desempleo pyme sería de 226 mil con el cierre de 12 mil pequeñas firmas, en el



La pequeña industria no confía en la recuperación de la economía

Proyectan que el derrumbe de puestos de trabajo en la economía privada sería de 180 mil durante 2024.

optimista las cifras bajarían a 117 mil y 8.600 respectivamente.

#### ACELERAN LOS DESPIDOS

A partir de abril en IPA revelaron que las pymes abandonaron la estrategia de adelanto de vacaciones y reducción de horas extras de los trabajadores frente a la caída de las ventas para empezar con una nueva fase: la de los despidos.

"Mes a mes la pérdida de puestos de trabajo se ha acelerado. En el primer trimestre del año la estrategía era no despedir, pero desde marzo, sobre todo en abril y mayo hubo una aceleración muy importante. Estamos en un sendero peligroso", puntualizó Kalos.

Lo que responde a una combinación de factores: la baja en el consumo, pero también el aumento en los costos de producción con la suba de las tarifas de los servicios públicos. "Los empresarios están poniendo plata de su bolsillo, ¿Hasta cuándo se van a poder sostenerse así?", sostuvo. Y marcó que un tercer factor que juega negativamente en la ecuación es la "desregulación de importaciones segmentadas" que hace que sea más barato y fácil importar productos terminados que insumos.

"Caímos a un punto en el que prácticamente tocamos fondo y se mantiene ahí", afirmó el representante de una pyme, que mantiene una expectativa negativa sobre la recuperación. "Ahora estamos hablando de letras, todos hablaban de la V, la U, yo veo una L", se lamentó.\_





La solución integral para administrar tu empresa





PYMES SE REUNIERON CON FRANCOS

# Pequeñas industrias volvieron a reclamar al Gobierno por un mini RIGI



Guillermo Francos con representantes del Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El jefe de Gabinete participó de un encuentro con las autoridades de CAME, que afirmaron que "los vaivenes de la economía" les están generando serios inconvenientes

\_\_\_ Amparo Beraza

El gobierno nacional se reunió

\_\_ aberaza@cronista.com

ayer con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y tentó a la cámara empresarial con una nueva "Ley Pyme" que enviará al Congreso en los próximos días. Aún así, desde el sector reclamaron por el aumento de tarifas y pidieron una reforma en la justicia laboral.

"Son varios los problemas y estamos conversando la manera de encararlos sobre una Ley Pyme que queremos presentar

en el Congreso en los próximos días", afirmó Francos en diálogo con la prensa.

Durante la conferencia varios de los presentes expresaron su preocupación por la posibilidad de tener un proyecto de ley que pueda "aliviar la mochila fiscal sobre las Pymes",

but Carlos Lorenzo.

una queja que se repite.

El presidente de CAME, Alfredo González, sostuvo que "los vaivenes" que tiene la macroeconomía "les pegan de lleno" al sector.

"Tenemos una mesa de trabajo con otras entidades y el Gobierno para generar una nueva Ley Pyme o ley miniRIGI como lo están llamando, para justamente adecuar también las circunstancias", indicó González en declaraciones a la prensa luego del encuentro.

Desde el bloque patagónico de CAME indicaron que el tema tarifario en la región requiere de "una solución política".

"Entendemos el sinceramiento de tarifas en servicios, pero fundamentalmente en la

Las Pymes son las más castigadas por la recesión económica y esperan medidas del gobierno.

Los movimientos del dólar paralelo se corresponden con una lista de precios nueva y complica al sector.

Patagonia nos tocó el aumento más fuerte de los últimos 30 años y algunos están cerrando porque no pueden sostenerse", expresó el presidente de la Federación Empresaria del Chu-

En este sentido, pidieron "una metodología diferida" en la tarifa para el sur argentino. Ante el reclamo, Francos aseguró que se lo planteará a la Secretaría de Energía y buscará una forma de "diferir" los costos energéticos.

Durante el encuentro también se trató la reunión que mantuvo la cámara empresarial con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello en la sede de la Secretaría de Trabajo.

Ambos funcionarios encabezaron ayer "la primera mesa de diálogo social" donde incluyeron representantes de la OIT, sectores productivos como la CAME y legisladores naciona-

#### REFORMA LABORAL

Aunque en la reunión no estuvieron presentes formalmente representantes de la CGT, González confirmó la presencia delegados de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y del Sindicato de Comercio. Son dos de los gremios con los que se buscaría avanzar en la implementación de la nueva reforma laboral.

González consideró "fundamental" la mesa para poder reglamentar correctamente el capítulo laboral de la ley Bases.

En esta misma línea se expresó Juan Pablo Diap, representante del sector jurídico de CAME y aseguró que "ven con muy buenos ojos" el capítulo laboral de la Ley Bases.

Para el empresario, hay puntos que "quedaron pendientes", entre ellos está el pago de los intereses en los juicios laborales por parte del empresariado. "Es incongruente la justicia en este punto", aseguró.

Francos, se mostró de acuerdo con el empresario: "Hay que cuestionar la justicia laboral y quienes se aprovechan de esta situación y cobran honorarios en perjuicio del sistema productivo argentino".\_\_

## **Telas**

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 22/2024

Imputación preventiva: \$51.703.000. Apertura: 14/08/2024 - 9 hs.

Adquisición de telas. Destino: Hosp. Central de Reconquista. Expediente Nº Co 972/2024. Lugar a realizar la apertura e informes: Dpto. Compras y Suministros del Hospital Central Reconquista. Av. Hipólito Irigoyen 2051 (CP 3560). En horario de lunes a viernes de 7 a 12 hs. Email: licitaciones.hor@santafe.gov.ar Tel. 03482 - 489100 Int. 12125. Valor del pilego: \$20.682. Debera nacerse efectivo mediante deposito en la cuenta corriente Nº 536-3806/06 del Nuevo Banco de Santa Fe. Sellado Fiscal: \$2,268

santafe gob.ar



## Verticalización y estabilización

LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002119

Presupuesto of .: \$76.407.074,33 IVA inc. Apertura: 15/08/2024-10 hs.

Verticalización y estabilización mediante suelo cemento de L.A.T. Perez-Casilda y Las Rosas-San Jorge, Lugar: Of, Compras, Bv. Oroño 1260, 1er Piso - (2000) ROSARIO, CONSULTAS: MANTENIMIENTO LAT ZONA SUR, Ing. Pablo Venticinque, T.E.: (0341) 4635929. Legajo: todo interesado en participar de la presente licitación debera descargar gratuitamente el pilego publicado a tal efecto en el portal web oficial de la EPESFE. Consultas generales: Empresa Provincial de la Energia www.epe.santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar





#### **EDICTO** El Juzgado Nacional de Primera Instancia

en to Civil y Comercial Federal Nro. 2, Secretaria Nro. 3 a mi cargo, de Capital Federal, informa que KAZAKOVA JULIIA, DNI Nº 96.224.753, solicitó la declaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público. Publiquese por dos dias dentro de un plazo de quince dias Buenos Aires, en la fecha que surge de la firma electrónica al pie de la presente FDO: LUCIANA MONTORFANO. 2024.05.15.



### PROMOS DE VIERNES



**ABONANDO CON** 



## SIN TOPE DE REINTEGRO

UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS DE PAGO DENTRO DE LA APP APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE (1)

DATOS OFICIALES DE AFIP

## La recaudación volvió a caer en julio y puede ser el primer mes sin superávit financiero

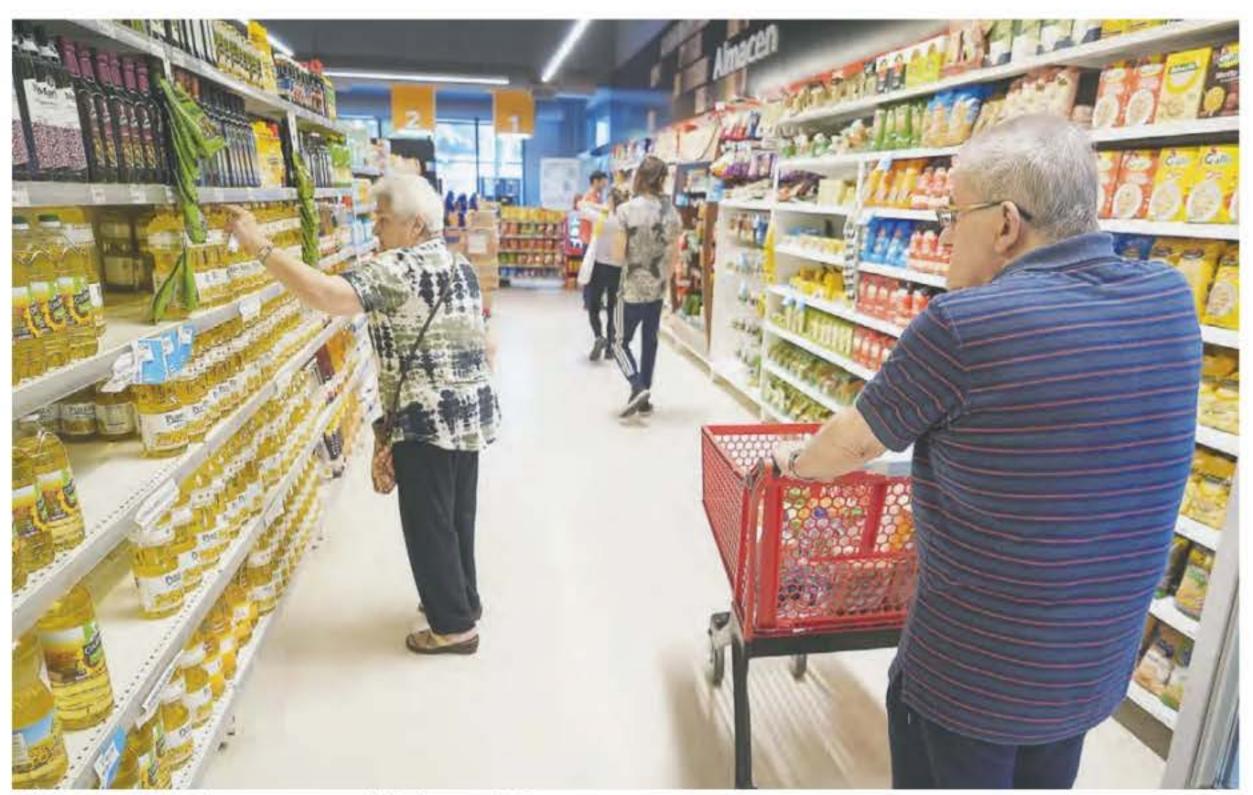

Tributos vinculados al consumo, como el IVA, siguen en baja

La recaudación tributaria alcanzó los \$ 11,9 billones en julio, lo que podría representar una caída real del 8%. Tracciona el impuesto PAIS, que en septiembre será reducido 10 puntos.

\_\_\_ Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

La recaudación de recursos tributarios alcanzó los \$ 11.910.548 millones en julio, lo que implicó una variación interanual de 233,5%, según informó la AFIP. En términos reales implica una caída: la inflación interanual en junio fue de 276,4%, según el Indec. Por lo que la caída real fue del 8% respecto a julio del 2023, según

IARAF. Los impuestos vinculados a la actividad y el empleo, como el IVA y la seguridad social, siguen en baja, mientras que se sostienen en alza los derechos de exportación y el impuesto país.

Con la caída de la recaudación y en un mes de importantes erogaciones para el Estado (en aguinaldos, intereses y deudas energéticas), el ministro de Economía, Luis Caputo, le anticipó a las sociedades de bolsa (alycs) que julio cerró con superávit primario, pero no financiero. Sería el primer mes sin saldo positivo tras el pago de la deuda. Caputo explicó que las cuentas públicas se miden en base caja, pero que si dividían o prorrateaban ese pago en los 6 primeros meses, cada mes daría superávit.

En el acumulado del año, la recaudación asciende a \$ 67.927.116 millones, una variación interanual de 247,5%.

La recaudación tributaria nacional en el acumulado del año habría disminuido un 7% interanual real. Al excluir los tributos vinculados a comercio exterior, descendería un 13,6% en términos reales, según IA-RAF.

Según difundió la AFIP, el Impuesto al Valor Agregado Neto (IVA) recaudó \$ 3.736.332 millones, y tuvo una variación interanual de 217,1%. El IVA Impositivo aumentó 216,7% y el Aduanero en 214,5%. Cabe aclarar que se encuentra vigente la excepción del régimen de percepción del IVA de un conjunto de productos de la canasta básica y medicamentos. El principal impuesto, el IVA, registró una baja real del 12%, "reflejando la importante caída

del consumo", detalló el IARAF.

Viernes 2 de agosto de 2024

Los ingresos por Seguridad Social aumentaron 230%, alcanzando \$3.224.754 millones. Este mes ingresó la recaudación vinculada al pago del aguinaldo, correspondiente a la primera mitad del año.

El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 174,8%, muy por debajo de la inflación, recaudando \$ 1.930.490 millones. En la misma línea, en Bienes Personales se alcanzaron \$ 24.088 millones con una variación interanual negativa de -64,2%.

Se espera que la recaudación de Ganancias y bienes personales se revierta a partir de agosto, con la puesta en marcha del paquete fiscal de la ley bases, que reinstaura Ganancias para los trabajadores y da incentivos a quienes adelanten el pago de bienes personales.

Del otro lado, la recaudación se sostiene por dos impuestos. En Derechos de Exportación se obtuvieron \$ 562.104 millones, una variación interanual de 800,4%. Incidieron positivamente la suba del tipo de cambio y el efecto de la sequía del año anterior, informó la AFIP. De todos modos, atenuó la variación interanual la baja en los precios del complejo sojero y cerealero.

En Impuesto Solidario PAIS se recaudaron \$ 698.351 millones, con una variación de 965,5%. Esto se explicó por la ampliación de la base imponible para las importaciones. De todos modos, el Gobierno confirmó que en septiembre se bajará en casi 10 puntos, del 17 al 7,5%, y que en 2024 se eliminará. Hace un año era el noveno impuesto en términos de importancia, mientras que en la actualidad ocupa el quinto lugar.

En términos reales, la recaudación que más habría aumentado fue el impuesto PAIS con 193%, seguida por derechos de exportación con (+148%) y en tercer lugar el Impuesto a los Combustibles con +54,6%....









TRAS LA PARTIDA DE LOS DIPLOMÁTICOS

# Brasil asumió la custodia de la embajada argentina y los seis asilados

En solo 72 horas, la Cancillería tendió múltiples líneas para salvaguardar los intereses del país y la seguridad de quienes estaban bajo su protección. El Cronista reconstruyó las gestiones

Mariano Beldyk

mbeldyk@cronista.com

La escalada diplomática entre la Argentina y Venezuela alcanzó ayer su punto máximo tras la ruptura de facto -aunque no formal- de las relaciones diplomáticas entre ambos países tras el cierre temporal de la embajada en Caracas. Hasta tanto se revierta la situación y desde el Gobierno aseguran que no será con Nicolás Maduro en el poder, la custodia de la sede, la residencia y los seis opositores asilados en su interior quedará en manos de Brasil.

Brasil fue la primera opción, con el precedente de Itamaraty cumpliendo el mismo rol en 1982 en Londres cuando estalló la guerra de Malvinas. Las consultas quedaron en manos del vicecanciller Leopoldo Sahores y el embajador de Brasil en la Argentina, Julio Bitelli, bajo la supervisión de la canciller Diana Mondino. En Brasilia, el diplomático Daniel Raimondi actuó como puente con el canciller Mauro Vieira.

El martes el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dio el visto bueno y resolvió la más urgente de las situaciones acerca del resguardo de los bienes y vínculos argentinos. Pero restaba solucionar la suerte de los seis dirigentes de la oposición venezolana ante el temor de que pudieran ser detenidos si quedaban sin ningún tipo de protección.

Ante la improbabilidad de conseguir una salida del país con un salvoconducto que gobierno de Maduro ya había negado en el pasado, los negociadores de la Cancillería argentina diseñaron dos hipótesis alternativas. El plan A fue procurar su asilo en una nueva embajada,

un escenario que no era sencillo de cumplir a la luz de que no había tantas opciones sobre la mesa y, de hecho, seis misiones se iban a cerrar junto a la de Argentina.

Así que se abrió un nuevo capítulo de diálogo con Brasil pero a la vez se tendieron líneas de contacto con Colombia y México, otros dos países con cuyos líderes el presidente Milei había chocado en el pasado. Decidieron probar con otras misiones, esta vez de Europa. La mayor parte mostró buena predisposición, aseguran, pero una preocupación se repetía de forma inexorable: cómo trasladar a los seis asilados y al personal diplomático sin poner su seguridad en riesgo.

Y se pasó entonces al Plan B: los opositores permanecerían en la embajada argentina, bajo el resguardo de Itamaraty si Brasil aceptaba asumir este compromiso. Mondino se preparaba para participar de la reunión de la OEA y era inevitable una colisión con el gobierno de Lula da Silva que empujaba a hacer crecer la abstención para bloquear la resolución de Argentina y otros países contra Venezuela. Los diplomáticos se apuraron, de uno y otro lado, a cerrar el acuerdo solo unos minutos an-

Los diplomáticos argentinos y agregados militares y administrativos junto a sus familias partieron a pasadas las 17 de Caracas. En la embajada permanecerá el personal local y restaba definir si habrá presencia de diplomáticos brasileños para asegurar la inviolabilidad del lugar. Mientras, siguen activas las conversaciones con las misiones europeas para reactivar el Plan A\_\_\_



Ayer por la mañana se izó la bandera de Brasil en la representación diplomática de Argentina en Caracas



#### RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA CONVOCATORIA A ASAMBLEAS ELECTORALES DE DISTRITO

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en vigor, se convoca a los asociados que cumplen con las disposiciones del Estatuto vigente de RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA a las Asambleas Electorales de Distrito a realizarse bajo la modalidad virtual via Zoom. Quienes deseen participar deberán ingresar hasta 48 hs. Antes de la fecha de realización en el link https://ruseguros.com/asambleas y registrarse eligiendo primeramente el Distrito al cual pertenece y luego colocando su número de CUIT/CUIL para posibilitar el auto-completado del formulario. Al finalizar clickear en Confirmar Asistencia para aceptar su participación. Posteriormente se les enviará por mail el link de Zoom para el ingreso a la Asamblea para lo cual deberá contar con un dispositivo adecuado (internet, cámara, micrófono, PC, etc.).

ORDEN DEL DIA: Elección de Delegados Titulares y Delegados Suplentes para la realización de la Asamblea General de Delegados de Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada, en nombre y representación de los Asociados de sus respectivos Distritos, el número de Delegados está indicado a continuación:

 El día martes 3 de septiembre de 2024, ingresar media hora antes del horario estipulado y mostrar su DNI. Inicio 17:30 hs Distrito Tucumán con 1 Titulares y 1 Suplentes,

Distrito Santiago del Estero con 1 Titulares y 1 Suplentes,

Distrito Salta con 2 Titulares y 2 Suplentes,

Distrito Catamarca con 1 Titulares y 1 Suplentes,

Distrito La Rioja con 1 Titulares y 1 Suplentes, Distrito Tierra del Fuego con 1 Titulares y 1 Suplentes,

Distrito Chubut con 1 Titulares y 1 Suplentes,

Distrito C.A.B.A. con 9 Titulares y 9 Suplentes,

Distrito Misiones con 10 Titulares y 10 Suplentes, Distrito Paraná con 6 Titulares y 6 Suplentes,

Distrito Neuquén con 6 Titulares y 6 Suplentes,

Distrito Rio Negro con 4 Titulares y 4 Suplentes y

Distrito Santa Fé con 13 Titulares y 13 Suplentes. Inicio 19:30 hs. Distrito Formosa con 1 Titulares y 1 Suplentes,

Distrito Chaco con 2 Titulares y 2 Suplentes,

Distrito La Pampa con 1 Titulares y 1 Suplentes y Distrito Córdoba con 26 Titulares y 26 Suplentes.

 El día miércoles 4 de septiembre de 2024, ingresar media hora antes del horario estipulado y mostrar su DNI. Inicio 17:30 hs. - Distrito San Juan con 2 Titulares y 2 Suplentes,

Distrito San Luis con 2 Titulares y 2 Suplentes,

Distrito Mendoza con 12 Titulares y 12 Suplentes,

Distrito Uruguay con 16 Titulares y 16 Suplentes y

Distrito Corrientes con 7 Titulares y 7 Suplentes. Inicio 19:30 hs. Distrito Buenos Aires con 31 Titulares y 31 Suplentes.

Los que se llevarán a cabo conforme al Art. 50 y concordantes de la Ley nº 20337 y el Art. 30 del Estatuto Social Concepción del Uruguay, agosto de 2024.-





RODEADO POR LEGISLADORES Y GOBERNADORES AMARILLOS

# En su vuelta a escena Macri apuntó al entorno de Milei: "No permite que el PRO lo ayude"

El expresidente lamentó varios aspectos de la gestión libertaria, desde la falta de obras a un equilibrio fiscal desprolijo. Así y todo, respaldó al mandatario y pidió seguir apoyando su gobierno

\_\_ Silvia Mercado

Buenos Aires

En un discurso que se extendió durante una media hora, el expresidente Mauricio Macri dejó en claro, en su reaparición sobre los escenarios colmo timonel del PRO que seguirá apoyando a Javier Milei pero marcando sus diferencias. "El presidente (Javier) Milei tiene muy claro lo que tiene que hacer. Tiene ideas, pero sigue teniendo pendiente construir un equipo. El Presidente nos ha propuesto una fusión: le expresé que en el siglo XXI nadie se casa sin convivir antes, se lo dije", arengó desde una platea rodeado de la fuerza federal y legislativa que hoy tiene su partido.

"Es un desafío ayudar a quien no está dispuesto de ser ayudado. Lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno", enfatizó Macri. Y marcó diversos puntos de acuerdos y diferencias con el gobierno libertario. Ponderó, por caso, el camino del equilibrio fiscal pero sostuvo que debe alcanzarse respetando los contratos. "No hay plan económico más exi-

toso que terminar la inflación y recuperar el crédito. Sin embargo, falta un trabajo micro intenso. A lo macro hay que generar algo micro intenso", remarcó.

Asimismo, subrayó una y otra vez el músculo y la experiencia que tiene el PRO, el primero en sembrar la semilla del "cambio" y de la "libertad", según reconoce el propio Milei,

"No hay plan económico más exitoso que terminar la inflación. Sin embargo, falta un trabajo micro intenso"

dijo el expresidente. Incluso tuvo palabras de aliento para los venezolanos y aceptó una gorra con los colores de la bandera tricolor de ese país. "Vamos Venezuela. Es tan linda (la bandera) y a Maduro le queda tan fea", improvisó.

"Quiero de corazón que a este Gobierno le vaya bien porque quiero que a los argentinos



El flamante líder del PRO reapareció con su primer discurso en público desde un territorio propio, La Boca

les vaya bien, carajo. Les pido a todos los argentinos que sigamos apoyando al Presidente en este cambio. Lo hago convencido porque no me resigno, porque los argentinos no nos resignamos", expresó.

Macri llegó una hora antes de lo previsto al acto. Se lo notaba ansioso por salir a la cancha de nuevo como protagonista. Hacía mucho que no lo hacía, quizás más de un año, cuando resignó su candidatura en un evento en la Rural. Pero el acto en La Boca fue distinto, con militantes, cierto desorden, notoria falta de conducción del detrás de escena y una mano derecha, Fernando De Andreis, que tenía que cuidar desde los accesos al jefe hasta el sonido.

Antes, Milei logró lo que buscaba. Invitó a comer a Macri el lunes a la noche a la Quinta de Olivos y así el título de lo que podría haber sido una antesala de la retirada del PRO del Gobierno libertario que iba a ser lanzado desde La Boca, se transformó en un evento para reafirmar la identidad del partido fundado por el expresidente.

La aparición pública de Macri en el evento conmovió al círculo rojo. Milei se muestra fuerte y poderoso, armando en paralelo estructuras partidarias para competir sin alianzas en el 2025, pero cuando el hoy titular del PRO juega, él siempre amaga negociar. Se distancia de lo que hacen su hermana, Karina Milei y su asesor estrella, Santiago Caputo. Como sea, tampoco Macri sigue hablando ya a partir de trascendidos: hoy dejó en claro lo que pensaba...

## Medicamentos oncológicos

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 75/2024

Apertura: 15/08/2024 - 12 hs.

Adquisición de medicamentos oncológicos para el Banco de Drogas Oncológicas Provincial con destino a la Dirección Provincial Red de Medicamentos, Insumos y Tecnologia Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud, FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Oficina Pliegos y Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Entrepiso del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: se efectuará el día 15 de Agosto de 2024 a las 12 horas en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestion de Bienes, Sala de Apertura, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Planta Baja dei Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. VALOR DEL PLIEGO: \$2,340,230, VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: \$2,268. INFORMES: Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Oficina Pliegos y Aperturas, Av. Presidente Illia 1151, Entrepiso - Santa Fe. Tel.: (0342) 4506800 - internos 39466 / 68 / 78. Correo Electrónico: gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar



# Medicamentos psicofármacos

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 79/2024

Apertura: 16/08/2024 - 10 hs.

Adquisición de medicamentos psicofármacos para el Programa Provincial de Medicamentos con destino a la Dirección Provincial Red de Medicamentos, Insumos y Tecnología Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud. FECHA LIMITE Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Oficina Pliegos y Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Entrepiso dei Centro Administrativo Gubernamental de la cludad de Santa Fe, FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: se efectuará el dia 16 de Agosto de 2024 a las 10 horas en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestion de Bienes, Sala de Apertura, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Planta Baja del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. VALOR DEL PLIEGO: \$1,258,945. VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: \$2,268. INFORMES: Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes. Oficina Pliegos y Aperturas. Av. Presidente Illia 1151, Entrepiso - Santa Fe. Tel.: (0342) 4506800 - Internos 39466 / 68 / 78. Correo Electrónico: gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar

santafe.gob.ar



### El Juzgado Nacional de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 2, Secretaria Nro. 4 interinamente a mi cargo, de Capital Federal, informa que VEIKINA, KARINA, PASAPORTE N° 76 9386369, solicitó la declaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público. Publíquese por dos días dentro de un plazo de quince días. Buenos Aires, 26 de noviembre de 2023. FDO: CONSTANZA BELEN FRANCINGUES.



De lunes a viernes un nuevo capítulo para vos.



**Podcast** 

Economía al día

El Podcast de El Cronista, que todas las mañana te cuenta qué pasa y te hace la economía más fácil.











# Finanzas & Mercados



MERCADOS PENDIENTES DE INGRESO DE DIVISAS

## Tras la soja, la energía sale a reforzar las reservas del BCRA: preparan pago al FMI



La balanza energética sería positiva en agosto y aportaría alivio a las arcas del Central.

Alivio para el BCRA: las reservas treparon u\$s 666 millones ayer. Santiago Bausili hizo la mayor compra desde mayo. Superávit energético, la clave. Pagos y giros a organismos internacionales

Guillermo Laborda

glaborda@cronista.com

Agostó comenzó con cierto alivio para el BCRA: las reservas volvieron a superar los u\$S 27.000 millones con una intervención positiva de u\$s 145 millones en el mercado oficial

de cambios. En el mercado, los operadores siguen de cerca las arcas de la entidad que preside Santiago Bausili, especialmente por los pagos que se vienen de la deuda desde enero y el mercado de crédito internacional cerrado para refinanciar esos vencimientos. El riesgo país, reflejo

de estas dudas que acogen a inversores, se mantiene cómodamente por encima de los 1.500 puntos.

En la reunión que mantuvo el tándem Luis Caputo - Santiago Bausili con los agentes de Bolsa el martes se delineó el rumbo que pueden adoptar las

reservas en los próximos días. Hay tranquilidad oficial: esperan que las reservas internacionales tengan un incremento de u\$s 1.200 millones como mínimo en agosto. Los pagos a organismos y desde organismos van y vienen: en agosto se transfirieron u\$s 2.100 millones pero este mes los multilaterales girarán al país u\$s 1.200 millones. De hecho, ayer estaba previsto un pago al FMI por u\$s 774 millones que seguramente se hará entre hoy y el lunes de la próxima semana.

Más allá de ese flujo con organismos, desde ahora la energía sale a la cancha en reemplazo de la soja en cuanto a aportantes de divisas. Esto será el puntapié inicial de la entrada en escena de la energía como uno de los sectores más relevantes en cuanto a las exportaciones del país, e incluso se convertirá de la mano de Vaca Muerta en el principal jugador, cerca del 2030. Bausili el martes dijo que la cuenta comercial de la energía se revierte este mes, y con fuerza a partir de septiembre. Aportó otro dato: el déficit energético estacional de juniojulio explica el 100% de la caída de las reservas (sin considerar el pago de Bonares y Globales). La balanza energética pasará de ser negativa en u\$s 700 millones en julio a ser positiva en agosto y de u\$s 400 millones en septiembre.

"El equipo económico sostiene que la desaparición de las grandes compras mensuales de

dólares está relacionada con los altos pagos de importaciones energéticas. Dado que el frío comenzó en junio y no en julio, podemos esperar una cifra similar para julio. Hacia adelante, se espera que estos pagos de energía desaparezcan, aunque el nuevo esquema establecido por el BCRA acortará los plazos para los pagos de importaciones y, en consecuencia, agregará presión al Mercado Libre de Cambios", sostiene el último informe de Portfolio Personal Inversiones.

Pero todo en definitiva se mueve en base al contexto internacional y los flujos en función de las novedades desde Wall Street. "Las monedas de la región deberían haber tenido un buen desempeño con la caída de las tasas de Estados Unidos a corto plazo (ya que el mercado comenzó a descontar casi tres recortes de la Reserva Federal este año, en comparación con solo dos hace un mes). De hecho, en la primera mitad de julio esto se estaba desarrollando, y la mayoría de las monedas latinoamericanas mostraban una fortaleza decente frente al dólar", destaca un informe de HSBC sobre mercados emergentes.

Pero hablar de reservas es también hablar de tipo de cambio. Por eso el cortoplacismo domina. Y todos los caminos conducen a escudriñar cuándo se levantarán las restricciones y habrá unificación cambiaria.

La batalla es diaria.\_\_\_



EFECTO COPA AMÉRICA

## Se duplican los gastos en dólares con tarjeta en el exterior en las vacaciones de invierno

Obedece a la cantidad de argentinos que fueron a ver jugar a Messi y la selección en EE.UU. Luego pagan los saldos con dólar MEP, por lo que no afecta a las reservas del Banco Central

#### \_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

En julio se habrán duplicado los consumos con tarjeta de crédito en el exterior, según se observa de las cifras del Banco Central, que son hasta el 26, y marcan un promedio de u\$s 409 millones, contra u\$s 223 millones de julio del año pasado. El número promedio aumenta si se toma las vacaciones de invierno, del 15 al 26, donde es de u\$s 474 millones, mientras que la última cifra del 26 de julio, llega a u\$s 532 millones, montos que no se veían desde mayo de 2018.

Obedece a la cantidad de argentinos que fueron a ver a Messi a los Estados Unidos y luego pagan con dólar MEP, por lo que no afecta a las reservas del Banco Central.

El dólar tarjeta cotiza a \$ 1522, por lo que no conviene pagar con pesos, ya que sale \$ 200 más caros que el MEP y \$ 150 más caro que el blue, ya que al dólar oficial hay que agregarle un 30% de impuesto PAIS y un 30% a cuenta del impuesto a las Ganancias. Se trata de una carga impositiva total del 60%, frente al 155% que existía en la gestión anterior. Desde septiembre, con la baja de diez puntos del impuesto PAIS, debería bajar al 20% la alícuota para el dólar tarjeta, por lo que se encarecería un total del 50% frente al dólar minorista de \$ 950, por lo que bajaría a \$ 1425. El impuesto a las Ganancias se deduce, pero hay que esperar hasta mayo del año que viene,

sin ningún tipo de indexación inflacionaria, aunque ahora es menos perjudicial que el año pasado, ya que la inflación está bajando y en julio será la menor del año, por debajo del 4%, más cerca entre el 3,7 y el 3,8%.

Este es, justamente, un punto crítico para el Gobierno:

Obedece a la cantidad de argentinos que fueron a ver a Messi a los Estados Unidos y luego pagan con dólar MEP

El número promedio aumenta si se toma las vacaciones de invierno, del 15 al 26, donde el promedio de u\$s 474 millones

las reservas. "Hacia adelante, su performance debería empeorar, dado que la estacionalidad de las importaciones y exportaciones continuará jugando en contra de la acumulación de reservas", revelan desde PPI.

Recuerdan que, en años con cepo, suele vender reservas en el tercer trimestre. Al haber flexibilizado el acceso al mercado oficial para más de 60% de las importaciones, se agregó mayor presión entre septiembre y noviembre, cuando habrá un flujo de más de 100% de las importaciones accediendo, ya que se solapan cuotas del es-

Como la mayoría paga con dólar MEP, el mayor consumo no afecta a las reservas del Banco Central.

quema anterior con el nuevo. En un contexto que ya no hay flujo excedente para que el BCRA compre, sus ventas serían cada vez mayores que la oferta.

"La pregunta del millón es por qué el BCRA vuelve más desfavorable para sí mismo la dinámica del mercado oficial. Si bien flexibilizar el acceso de los importadores es una medida apoyada por el FMI, implicaría un riesgo para las reservas netas. ¿Habrá un as bajo la manga que no lo deje en tan incómoda posición?", se preguntan los analistas de PPI.

En Delphos hacen hincapié

en que las reservas brutas alcanzaron el menor nivel desde marzo y las reservas netas siguen negativas cerca de los 5.000 millones si se cuentan los vencimientos de U\$S 2.000 millones de Bopreal en los próximos 12 meses.

En este contexto el gobierno tomó medidas para flexibilizar el cepo cambiario. Se acortaron los plazos de pagos de las importaciones a partir del 1 de enero, se amplió la franquicia para exportaciones de la economía del conocimiento y se relajaron las restricciones para operar CCL/MEP instauradas como consecuencia de las ayudas estatales en la pandemia o por los subsidios a los servicios públicos, lo que fue un paso adelante en la normalización de flujos externos.

"Mantenemos nuestra visión sobre una flexibilización progresiva del cepo, que incluye el incremento del acceso de personas y empresas al mercado oficial de cambios, la reducción del blend y la finalización del impuesto PAIS, quedando además la posibilidad de compensar estos cambios mediante un ajuste del tipo de cambio oficial", precisan en Delphos...

LO ANTICIPÓ EL CRONISTA

# BCRA canjeará a los bancos los dólares rotos y deteriorados de sus clientes

\_\_\_ Mariano Gorodisch

\_ mgorodisch@cronista.com

El Banco Central va a incentivar a los bancos a tomar todos los billetes de dólar, sin importar su condición: podrán aceptarlos fueran estos de "cara chica", tengan manchas de humedad o marcas como sellos y líneas, ya que luego se los canjeará gratis hasta fin de año.

El Central va a canjearle a los bancos los billetes que reciban en depósitos de sus clientes en efectivo, más allá del blanqueo. Es decir, no habrá restricciones en cualquier depósito de dólares respecto al estado, tipo o año de emisión de los billetes. Lo implementaría por Siopel, similar a la operatoria vigente actual donde bancos piden dólares al BCRA, pero a la inversa. Les acreditaría dólares en sus cuentas de BCRA instantáneamente.

Así, canjearán los húmedos, con manchas o gomitas de los fajos pegados. Incluso recibirán a los billetes rotos, ya sea para blanquearlos como para depositarlos fuera del régimen de regularización de activos.

"Hoy hay una batalla campal en cada extracción que hacen los clientes: todos quieren billetes azules y de cara grande, cuando al momento de depositar mandan todos los de cara chica", comentan en las entidades. "Vamos a recibir todos los billetes sin importar estado ni denominación, hoy vas con uno manchado y no te lo toman", revelan los banqueros.

Luego el Banco Central hará la conversión en el extranjero. Obviamente que si se lleva un billete destruido no se va a poder hacer nada, pero la Reserva Federal está interesada en limpiar billetes viejos en circulación. Los brokers indicaban que hay gente que tiene dólares de formato antiguo, manchados por la humedad o por el modo en que fueron guardados.

La Reserva Federal los canjea a los bancos, que sólo deben pagar el costo de envío. De hecho, en 2021 la Fed le pidió a los bancos centrales con quienes tienen acuerdos de conversiones acelerar el retiro de billetes viejos, que ellos los convertirían.

Esto permitirá limpiar la plaza de dólares viejos y en mal estado.



Los ADR de empresas argentinas cayeron más de 9% y los bonos soberanos bajaron hasta 2,2%.

MALOS DATOS ECONÓMICOS

## Derrumbe de Wall Street arrastró a las acciones y los bonos argentinos

Estados Unidos operó con cautela tras un dato que mostró signos de desaceleración de la economía. Los activos argentinos operaron en rojo. Rebotó el CCL y el BCRA compró reservas.

Enrique Pizarro

\_ epizarro@cronista.com

Los signos de desaceleración de la economía estadounidense impulsaron fuertes caídas en Wall Street. El desplome de hasta 2,3% en los principales índices de referencia arrastró a 9,6% en dólares.

El desempeño negativo del país del norte también afectó a la dinámica de los títulos de deuda soberana en dólares. Los bonos Globales en Nueva York cayeron hasta 2,2%, liderados

las acciones argentinas, que registraron pérdidas de hasta

> millones. El ISM, índice de actividad manufacturera, que se difundió ayer, dio signos de desaceleración de la economía en Estados Unidos. En medio de la cautela de los inversores, el Nasdaq perdió 2,3% y el S&P 500 registró una caída de 1,4%. Por su parte, el promedio industrial del Dow Jones retrocedió 1,2 por

ciento.

por los que vencen en 2041,

mientras el riesgo país aumentó

43 puntos básicos hasta situarse

los ADR argentinos en Estados

Unidos fueron lideradas por

Tenaris, seguidas por las de

Despegar (-7,7%), Vista (-4,8%), Mercado Libre (-3,9%) y

Supervielle (-3,5%). La única

suba fue la de Corporación

América, con un avance de 0,4

Las acciones operaron mix-

tas en el mercado local y el S&P

Merval avanzó 1,2% en pesos,

aunque se mantuvo estable

medido en dólares, en una jor-

nada en la que la cotización del

contado con liquidación (CCL)

mediante Cedear repuntó 1,4%

para ubicarse por encima de los

\$ 1302 y la del MEP a través del

bono GD30 aumentó 0,5% para

alternativa del dólar se dio en

una sesión en la que el Banco

Central compró dólares para las

reservas a través del mercado

oficial de cambios. La autoridad

monetaria arrancó agosto con

un saldo comprador de u\$s 145

millones y las reservas brutas

repuntaron u\$s 666 millones

para situarse en u\$s 27.065

El rebote de las cotizaciones

ubicarse sobre los 1300 pesos.

Las bajas de hasta 9,6% de

en 1550 unidades.

por ciento.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos también cayó con fuerza. El título a 10 años, uno de los más representativos, cedió 3% respecto al cierre previo, debido a los datos negativos de la actividad económica, el recorte de tasas de interés en el Reino Unido y la perspectiva de un alivio en la política monetaria de la Reserva Federal.

VOLUMEN OPERADO MÁS ALTO DESDE OCTUBRE

## Intervención y mayor demanda impulsaron un récord en el AL30

**Enrique Pizarro** 

epizarro@cronista.com

El bono AL30 volvió a tomar protagonismo en el mercado. El título de deuda soberana en dólares, uno de los más utilizados por los inversores al momento de comprar y vender divisas a través de la Bolsa, exhibe un repunte en el volumen operado hasta alcanzar los niveles más altos de la gestión del presidente Javier Milei.

El volumen se mostró alcista en las tres últimas jornadas. Las subas del miércoles y jueves se dieron en todas las especies del bono, con alrededor de \$ 287.000 millones en pesos y u\$s 180 millones en "D", lo que implicó un récord desde octubre del año pasado, en medio de la campaña electoral y la intervención que aplicaba el entonces ministro y candidato Sergio

Los repuntes del bono fueron liderados por la versión en pesos, por lo que Juan Truffa, economista de Outlier, estima que en gran medida se explicó por las ventas de divisas en el mercado bursátil por parte del Banco Central, en el marco del esquema que implementó para esterilizar pesos y contener la brecha cambiaria.

Además, de acuerdo con el especialista, también hubo demanda genuina por parte de los inversores, impulsada por la buena expectativa que generó la reunión del ministro Luis Caputo con agentes de Bolsa, en la que afirmó que ya tiene asegurados, mediante créditos "repo", los pagos de capital de deuda hasta enero de 2026.

Tomás Ambrosetti, director de Guardian Capital, estima que el repunte del volumen operado del AL30 se explicó principalmente por

mayor demanda genuina por parte de inversores, generada a partir de comentarios y conclusiones optimistas en el mercado tras el encuentro entre el titular del Palacio de Hacienda y los directivos de las sociedades de Bolsa.

Martín Genero, analista de Clave Bursátil, afirma que el repunte se explica básicamente por las ventas de dólares que está realizando el Banco Central en la Bolsa. Si se observa la dinámica de los últimos años, sostiene, el repunte es habitual en los períodos de intervención, con volúmenes muy superiores a lo normal.

Genero desestima que los comentarios tras la reunión de Caputo con los agentes de Bolsa haya generado un importante interés en los inversores, ya que el ministro "no agregó información nueva", y afirma que la mayor demanda genuina, que el miércoles impulsó a las cotizaciones, se explicó por la dinámica global.

De acuerdo con operadores, la demanda genuina de títulos de deuda soberana en dólares suele concentrarse en el AL30 por cuestiones de profundidad de mercado. Es un bono que desde su emisión genera muchas operaciones diarias y es el más utilizado para el dólar MEP, por lo que consideran que es lógico que sea el foco de mayor volumen.\_\_\_

El volumen operado del Bonar 2030 mostró un fuerte incremento en todas las especies en las últimas tres jornadas

Los operadores estiman que se debe principalmente a la intervención, aunque también hubo mayor demanda genuina



Es uno de los bonos más utilizados para la operatoria de dólar MEP.

## Mano de obra y equipos

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7060002103

Presupuesto of .: \$42.497.963,59 IVA inc. Apertura: 22/08/2024 - 10 hs.

Contratación de mano de obra y equipos para desmonte, desterronamiento y nivelación de tacurúes y poda para perfilado en distintos tramos de la LAT de la EPESFE Ceres - Tostado. Modalidad de contratación ajuste alzado. LEGAJO: Todo interesado en participar de la presente Licitación debera descargar gratuitamente el Pliego publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la EPESFE. Consultas e informes: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA. Av. Santa Fe 1671, 2300 RAFAELA, SANTA FE. TE (03492) 438505/508/509. www.epe.santafe.gov.ar / logistica@epe.santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar





APERTURA DEL SISTEMA

## Entró en vigor la interoperabilidad en pagos con código QR

Mercado Pago y MODO ya están integradas, pero otras compañías aún no dieron ese paso. El BCRA ahora buscará implementar el open banking para que las entidades compartan información

Leandro Dario

.ldario@cronista.com

Finalmente, llegó el "Día D" para los medios de pago. Ayer entró en vigor la interoperabilidad para pagos con tarjeta de crédito con códigos QR. Así lo dispuso el Banco Central en la Comunicación A8032, en la que dictaminó que "toda billetera digital interoperable que permita efectuar pagos con tarjeta de crédito mediante la lectura de códigos QR deberá poder leer toda imagen impresa, dispositivo o terminal que sea provista

o facilitada por todo adquirente o agregador".

La medida, fechada el 30 de mayo pasado, entró en vigencia a 60 días de la difusión de la comunicación. Sin embargo, aún persisten algunas trabas en la integración de billeteras y agregadores.

Si bien Mercado Pago y MO-DO ya están integradas, otras compañías no dieron todavía ese paso.

En MODO tuvieron la semana pasada un récord de transacciones, impulsado por la posibilidad de abonar con la



Ahora se puede abonar con tarjeta de crédito en cualquier QR.

En MODO tuvieron la semana pasada un récord de transacciones, impulsado por la posibilidad de abonar desde cualquier QR.

En junio, las transferencias interoperables alcanzaron 53 millones de operaciones por un total de \$ 612.269 millones.

billetera o app bancaria desde cualquier QR. "Estamos observando una curva de crecimiento constante y esperamos continúe en aumento, a medida que los usuarios comprendan las nuevas posibilidades de pago a las que pueden acceder con esta implementación", informó Federico Barallobre, CMO de la billetera de los bancos.

"Estamos muy felices de dar un nuevo paso hacia la interoperabilidad que facilitará los pagos digitales y mejorará la experiencia de cobro de los comercios", aseguran desde Nave.

La solución de cobro de Banco Galicia está en "conversaciones con otros jugadores del mercado para acelerar integraciones que le permitirán a los comercios cobrar de manera más simple".

Desde Mercado Pago aseguran que son los "únicos actores" que están cumpliendo en la totalidad con la normativa de interoperabilidad. "Los usuarios continúan eligiendo realizar sus pagos a través de nuestra cuenta digital debido a los rendimientos diarios de sus saldos invertidos y a su preferencia por utilizarla para administrar su dinero. En lo que respecta a pagos interoperables en QR, predomina el pago con dinero en cuenta". aseguran desde la compañía fundada por Marcos Galperin.

En junio, las transferencias interoperables alcanzaron 53 millones de operaciones por un total de \$ 612.269 millones. El 85,5% fueron con código QR, la gran mayoría a través de transferencia con dinero en cuenta.

Tras la batalla por los QR, la autoridad monetaria buscará impulsar la agenda del open banking, abriendo la posibilidad de que la información financiera de los clientes se comparta de manera abierta entre todos los jugadores del sector.\_\_\_



## Negocios



### Lanzan el nuevo Peugeot 208

Cuatro años después de su inicio de producción en el país, Stellantis develó el restyling de uno de los autos más vendidos del país. Tendrá seis versiones y los precios irán de \$ 21,6 millones a \$ 29 millones.

SUMARÁ DOS NUEVOS AVIONES A SU FLOTA EN EL PAÍS

# Embarcada en los Cielos Abiertos, JetSmart invierte u\$s 160 millones



El desembolso es un avance en el plan de JetSmart de lograr una flota de 124 aviones en la región y ser la low cost líder del continente

La aérea de bajo costo anunció la primera fase de su desembolso para llegar al as 10 aeronaves. También anunció nuevas rutas de cabotaje que no pasarán por Buenos Aires

\_\_ Lola Loustalot

\_\_ lloustalot@cronista.com

JetSmart sumará dos nuevos aviones para diciembre de 2024 y llegará a una flota de 10 aeronaves en el país. Para eso, invertirá unos u\$s 160 millones, que, según anunció ayer el CEO de la compañía Estuardo Ortiz, estarán destinados también al lanzamiento de tres nuevas rutas de cabotaje que no pasan por Buenos Aires.

Este anuncio es un avance en el plan de JetSmart de lograr una flota de 124 aeronaves en la región para 2028. "Queremos lograr una flota única que pueda usarse en todos los países que operamos. Eso nos brinda la posibilidad de reaccionar rápidamente ante los cambios en el mercado", explicó Ortíz.

En el marco de la implementación de la política de cielos abiertos en el país, participaron del anuncio el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; y el Secretario de Transporte, Franco Mogetta. "Queremos lograr una flota única que pueda usarse en todos los países que operamos", Estuardo Ortiz

Los nuevos aviones, que llegarán en octubre y noviembre, permitirán a la aérea duplicar su oferta de asientos Los nuevos aviones, que llegarán al país en octubre y noviembre de 2024, permitirán a la aerolínea duplicar su oferta de asientos a nivel nacional. De hecho, según expuso Ortiz, la compañía ofrecerá, en enero de 2025, el doble de sillas (86%) de las que brindó en junio de 2024.

Las nuevas rutas de la low cost serán desde Mendoza a Salta, con cuatro frecuencias semanales, de Mendoza a Bariloche, con cinco vuelos por semana y desde la ciudad de Buenos Aires hacia Comodoro Rivadavia, que se conectarán cinco veces a la semana.

La estrategia de la compañía -presente en ocho países de América latina- está basada en una mayor disponibilidad de aeronaves, así como también en la combinación de vuelos de cabotaje e internacionales.

Durante el anuncio, Ortiz

destacó los recientes decretos de desregulación que publicó el Gobierno. Entre ellos, reconocieron las medidas gubernamentales respecto a la flexibilización, modernización y actualización del Código Aeronáutico, así como también la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Por el contrario, en cuanto a las medidas que necesita el sector para crecer, solicitaron la flexibilidad en tripulaciones. Esto es porque, según una norma local, las aerolíneas que operen vuelos domésticos deben hacerlo con personal argentino. Esto dificulta la conexión de vuelos nacionales e internacionales, una de las principales propuestas de valor de la compañía que, a su vez, tiene el objetivo de convertirse en la low cost líder de la región.

Actualmente, JetSmart es la única aerolínea de bajo costo en el país que ofrece vuelos con conexión, una práctica poco habitual para este tipo de empresas. Esto, sin embargo, le permite a la compañía aprovechar la red de destinos que tiene en los ocho mercados de América del Sur en los que opera.

Hace unas semanas, se oficializó el decreto mediante el cual el Gobierno modificó el Código Aeronáutico, con el fin de aumentar la competitividad, desregular la actividad y sumar jugadores en el mercado aerocomercial local.

En este sentido, Moguetta aseguró que la industria aerocomercial "es uno de los sectores que eligió el Presidente Javier Milei para iniciar el camino
de la recuperación económica".
Es por eso que el funcionario
adelantó que el Ejecutivo Nacional aspira a generar una política de "cielos únicos". Esto
hace referencia a la posibilidad
de "volar en la región como si
fueran rutas de cabotaje".

En tanto, Sturzenegger comentó: "Le perdimos miedo a la libertad. Le devolvimos el negocio al dueño del mismo y entendimos que el empresario está para servir".\_\_\_ Negocios 19



Los servicios de perforación y fractura crecen en la demanda de Vaca Muerta

SERVICIOS PETROLEROS

## Empresa noruega compra activos de una rival y crece en Vaca Muerta

DLS Archer se quedó con las operaciones en el país de Air Drilling Associates. Pagó u\$s 7 millones y ampliará su oferta para una actividad que hoy es el cuello de botella de la formación

\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_\_ iortiz@cronista.com

La empresa de capitales noruegos DLS Archer, dedicada a la ingeniería y tecnología en la perforación de pozos en Vaca Muerta, concretó la adquisición de la filial local de la estadounidense Air Drilling Associates (ADA), especializada en managed pressure drilling (MPD).

La operación que se dio a conocer hoy implica una transacción de u\$s 7 millones de acuerdo a fuentes de mercado y es parte del movimiento de empresas que se consolida como parte del incremento de la demanda de servicios especiales de las operadoras para apuntalar los planes de mayor producción de gas y petróleo.

Air Drilling Associates, fundada en 2003 y con operaciones en servicios petroleros en América, Asia y Medio Oriente, es reconocida a nivel mundial como uno de los principales proveedores de servicios de perforación con aire/espuma/fluidos aireados y es uno de los proveedores más relevantes de servicios MPD/UBD tal el nombre del sistema de perforación con lodos.

DLS brinda servicios de ingeniería y tecnología para todo el desarrollo del pozo, desde la perforación y terminación hasta la reparación y control de sólidos, con una dotación de 1800 empleados.

La empresa tiene operaciones activas en el no convencional de Vaca Muerta y en el convencional del Golfo de San Jorge, con una oferta global den equipos de perforación, pulling, equipos workover, control de sólidos y de pulling.

Gerardo Molinaro, VP de DLS Archer, explicó entre las razones para concretar la operación que existe "determinación de inversión en proyectos de infraestructura que favorecen el crecimiento a largo plazo de la actividad de perforación y completación en Vaca Muerta".

Este escenario también es "impulsado por los planes de inversión de las empresas operadoras en proyectos de gas licuado destinado a la exportación, lo cual facilita nuestro crecimiento continuo en la Argentina".

La perforación de pozos para la extracción de hidrocarburos requiere de innovación y eficiencia para enfrentar demandas cada vez más complejas. De hecho, es parte de la ecuación que puede determinar la competitividad de la producción de Vaca Muerta con otros jugadores globales.

El sistema MPD permite, a partir de un control del perfil de presión en todo el pozo, optimizar los tiempos de ejecución y garantiza resultados seguros.

La adquisición de la filial de ADA por parte de DLS Archer forma parte de la estrategia de la compañía de invertir en tecnología y desarrollo para ofrecer servicios integrados de excelencia a sus clientes.

Voceros del sector de servicios explicaron que "este sector
tiene buenas expectativas de
inversión, focalizada en el aumento de la producción, tanto
de petróleo como de gas, a corto
y mediano plazo" pero en "un
necesario marco que incentive
la inversión directa en recursos,
equipos, materiales y tecnología
necesarios para abastecer y
asegurar estándares que la industria requiere".

Un cuello de botella a resolver es el de la disponibilidad de bienes de capital adicionales y en particular, los servicios de perforación y fractura hidráulica, que dadas las restricciones a las importaciones viene operando en los últimos años con limitación en la disponibilidad de equipos, aunque con una creciente eficiencia.

FABRE BUSCA DISTRIBUIDOR EN ESE PAÍS

## El mercado de los Estados Unidos atrae a otra bodega argentina

. Ignacio Ortiz

\_\_\_ iortiz@cronista.com

Hace más de 30 años Hervé Joyaux Fabre recorrió varios países en busca del terruño ideal para cumplir el sueño de la bodega propia.

El lugar elegido fue un antiguo viñedo de comienzos del siglo XX en Luján de Cuyo, Mendoza: allí construyó la primera bodega boutique de la Argentina, a la que llamó Bodegas Fabre, pionera en la elaboración de vinos malbec de alta gama.

De paso por Buenos Aires, de su viaje de Francia a su finca en Mendoza, el enólogo explica que Bodegas Fabre y la Bodega Infinitus, que creó hace 15 años en antiguas instalaciones del Alto Valle de Río Negro, hoy exportan el 75% de su producción, especialmente al mercado británico, donde ya está consolidado y con interesante presencia en Suiza, Bélgica y Alemania.

Sus vinos llegan a 23 mercados. La bodega es el quinto
importador del Reino Unido y
se luce en varios países de
Europa. Pero, luego de muchos años de trabajo y decenas de premios internacionales, Fabre ahora apuesta a
crecer en el mercado de los
Estados Unidos, en donde
busca actualmente un distribuidor que le permita tener la
presencia extendida.

Se trata de un mercado muy grande, analiza, en el que se requiere un socio que asegure la distribución y disminuya los riesgos comerciales, por lo cual siempre se le hizo difícil crecer más allá de la calidad de su propuesta.

Para el experto, el negocio

del vino está enfrentando un retroceso en el mundo por cuestiones vinculadas a cambios culturales del consumidor, especialmente en los jóvenes, por lo que la industria enfrenta renovados desafíos de romper la tendencia a la baja de sus ventas.

Así, además de buscar crecer en el mercado del Norte de América, Fabre tiene previsto lanzar un espumante de alta gama exactamente en un año, cuando la producción cumpla 18 meses reposando en borra, y de la que producirá unas 7200 botellas con equipamiento propio.

Lo hará con la misma marca Fabre Montmayou, la que en vinos tintos se caracterizó por reflejar un inconfundible estilo

Después de 30 años, la multipremiada bodega mendocina exporta el 75% de su producción a 23 mercados

francés, porque se elaboran aplicando las técnicas utilizadas en los más prestigiosos châteaux de Francia respetando los procedimientos que destacan la mejor expresión del terroir de cada finca de la bodega.

Pero a pesar de ese conocimiento profundo de los tintos, Fabre entiende que "el gran desafío del vino argentino es el torrontés" una cepa autóctona que se encuentra en un estado de evolución que equipara al malbec de hace 30 años, y que requiere inversión y sofisticación de la uva para sacar un producto de alta gama que sea la nueva identidad nacional.\_\_



Fabre también elabora vinos de la Patagonia, con la Bodega Infinitus

BRECHA CAMBIARIA Y FINANCIAMIENTO

# El mercado automotor tuvo un julio con recuperación de ventas

Según datos de Acara, la cámara de los concesionarios, fue el mejor mes del año en patentamientos de autos. Por su parte, los de motos crecieron 6,6% interanual

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_ iortiz@cronista.com

Luego de un semestre complejo para las ventas con caídas interanuales que alcanzaron el 35% interanual, casi en simultáneo durante julio el mercado de vehículos 0 kilómetro y el de motos registraron un fuerte repunte intermensual, que hace pensar a las marcas que la recuperación florecerá en el segundo semestre.

A pesar de las diferencias obvias en uno y otro sector, hay dos elementos que resultaron clave y que explicaron en gran medida el incremento de ventas. Por un lado, la consolidación de las opciones de financiamiento a tasas atractivas en el nuevo contexto inflacionario que permite mejores condiciones de acceso a unidades nuevas, mientras que la brecha cambiaria hizo lo suyo para quienes tenían billete en mano.

Administración General de Puertos S.E.

Participación Ciudadana

Revisión de tarifa del Tramo Puerto de Santa Fe 
Océano de la Vía Navegable Troncal

AUTORIDAD: La ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO convoca al Procedimiento de Participación Ciudadana en virtud de su Resolución RESOL-2024-43-APN-AGP#JGM.

OBJETO: Participación Ciudadana convocada por indicación del Órgano de Control y en cumplimiento de lo establecido en el Numeral 17.3 del Contrato de Concesión (IF-2021-82156590-APN-MTR) que establece "El Cuadro Tarifario se podrá revisar, con la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago, conforme el procedimiento determinado en el Anexo Nº 9."

EXPEDIENTE: EX-2024-62935672-APN-MEG#AGP

ACCESO A LA INFORMACIÓN: Las personas interesadas y la ciudadania en general podrán acceder libremente a la información ingresando al sitio web https://www.argentina.gob.ar/administracion-general-de-puertos-se para su consulta y descarga.

INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS: Las personas humanas que deseen participar deberán remitir copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI), en formato PDF, a la casilla de correo electrónico mesaagp@agpse.gob.ar / participacion.ciudadana.2024@agpse.gob.ar consignando en el "Asunto": "PARTICIPACION EN PROCESO DE REVISIÓN TARIFA VNT". En el caso de ejercer la representación de personas juridicas o entidades representativas, deberá remitirse adicionalmente copia debidamente certificada del instrumento legal a través del cual se acredite la personería invocada, en formato PDF, a la misma casilla de correo electrónico, indicando el carácter y el nombre completo y el estatuto o acto de constitución o creación de la Entidad en nombre de la

PLAZO DE PARTICIPACIÓN: El plazo para ejercer el derecho a participar en el procedimiento comienza con su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y finalizará el 16 de agosto de 2024 a las 17 horas.

PUBLICACIÓN INFORME DE CIERRE: Dentro de los cinco (5) dias de concluida la Instancia de Participación ciudadana, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO confeccionará un Informe de Cierre circunstanciado del Expediente EX-2024-62935672- -APN-MEG#AGP el cual será publicado en el sitio web

https://www.argentina.gob.ar/administracion-general-de-puertos-se.





Las concesionarias destacan que volvieron a tener más clientes que vehículos en sus salones

La venta de vehículos 0 kilómetro registró en julio 42.892 unidades, un incremento del 38,8% respecto de junio y, si bien se convirtió en el mejor mes de lo que va de 2024, se mantiene por debajo del nivel interanual, a pesar de lo cual el repunte no deja de ser auspicioso para el sector, de acuerdo a la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara).

Así, julio no sólo fue el mejor mes en cuanto a patentamientos de 2024, incluso por encima de enero que históricamente es fuertemente positivo por la estacionalidad pero que este año se vio afectado por un mercado que, prácticamente, estuvo paralizado tres semanas. En tanto, en los últimos 30 meses, sólo fue superado por julio y enero del año pasado.

El cierre de los primeros siete meses del año también refleja otra tendencia hacia la apertura del sector hacia los vehículos importados, los que llevan en el acumulado un 58% del total de ventas, frente al 65% del mismo periodo de 2023, y con una tendencia a lograr una rápida equiparación por la mayor flexibilidad en el comercio exterior.

El presidente de Acara, Sebastián Beato, consideró que "luego de varios meses, el sector volvió a crecer fuerte comparado contra el mes anterior, e inicia así la segunda mitad de 2024 con una recuperación de ventas, basados principalmente en la brecha del tipo de cambio, que ayuda a que la adquisición de muchos vehículos pase a ser más conveniente, y la aparición de la financiación con tasas mucho más razonables que hace seis meses".

"Si las condiciones macroeconómicas se mantienen. En En autos, con 42.892 unidades vendidas en julio, se logró el mejor mes del año, incluso, por encima de enero

La industria de la moto espera alcanzar en 2025 las 500.000 unidades promedio en ventas de la última década

este semestre tendremos una normalización del mercado, con valores más lógicos, con una oferta más amplia por parte de las fábricas y financiación disponible para quienes la necesiten", agregó.

El otro tema importante para el sector es el anuncio de que "antes de fin de año se quitaría el total del impuesto PAIS, un tributo que hoy impacta de lleno en el precio: Esta es la otra pata que necesitamos para pensar en un escenario de recuperación hacia 2025.

El repunte de ventas en las concesionarias llegó a restringir las bonificaciones e incentivos porque hubo más clientes que autos, para lo cual la brecha cambiaria fue un elemento determinante porque bajó el precio de los autos en dólares.

Así un vehículo que poco menos de dos meses atrás valía \$ 20 millones registraron en dólares un descuento prácticamente del 25% y en los últimos días se cerraban operaciones a un valor equivalente en dólares a los \$ 15 millones, lo que movilizó fuerte la demanda.

El escenario se completa con la mayor oferta de importados que se espera a partir de entrada en vigencia ayer de la reducción a 90 días del plazo para el pago de importaciones para autos, 30 días para comerciales y camiones, y autopartes a 30 y 60 días.

En cuanto a las ventas de motos, en julio superaron los 40.000 patentamientos, lo que significó una suba interanual del 6,6% y un incremento más significativo si la comparación es contra junio, respecto del cual la suba es del 21,3%, de acuerdo a la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara) y la Cámara Argentina de Fabricantes de Motovehículos (Cafam).

En los siete meses acumulados del año se patentaron 243.797 unidades, esto es un 11,9% menos que en el mismo período de 2023. "Alcanzar las 450.000 unidades patentadas en 2024 nos permitirá, en 2025, superar el promedio de los últimos 10 años, que ha sido de 500.000 unidades patentadas", expresó Lino Stefanuto, presidente de Cafam tras darse a conocer las cifras.

Este año, "la reducción de las tasas de interés ha sido crucial, ya que es la mejor manera de generar créditos. Esta mejora en las condiciones de financiación brinda una oportunidad única para fomentar el crecimiento del sector y apoyar a los consumidores en la adquisición de motovehículos", consideró Stefanuto.

Además del financiamiento bancario, el programa Cuota Simple se extendió hasta fin de año y eliminó los topes para los montos. Esta medida permitirá a los consumidores comprar motos en 3, 6, 9 y 12 cuotas fijas con tarjeta de crédito, facilitando así el acceso a motovehículos.

El Cronista Viernes 2 de agosto de 2024

## Info Technology



### Nuevos Galaxy 5G en Argentina

Samsung lanzó en el país sus smartphones Galaxy A55 y A35, que llegan para competir en la gama media-alta. Ambos son compatibles con NFC y traen cámara de 50 MP



El desarrollo de la IA en la Argentina, en busca de establecer sus estándares

CLAVE PARA LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

# Argentina, polo de IA: piden una regulación flexible pero prudente

El país busca el ingreso de dólares de parte de gigantes tecnológicos como Google y Meta, pero falta definir el marco regulatorio para el desarrollo de la Inteligencia Artificial

\_ Adrián Mansilla

\_\_ amansilla@cronista.com

A fines del mes de mayo, durante una de sus giras por Estados Unidos, el presidente Javier Milei ratificó ante grandes empresarios su intención de convertir a la Argentina en un polo para el desarrollo de Inteligencia Artificial.

Entre reuniones con líderes tecnológicos de la talla de Sam Altman (OpenAI), Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple) y Sundar Pichai (Google), Milei aseguró que quiere convertir al país en "el cuarto centro de IA del mundo". El libertario también subrayó que la importancia de establecer un marco regulatorio que promueva la innovación y la inversión.

Queda por verse si, en pos de atraer los dólares de los gigantes tecnológicos, se buscará impulsar una regulación más laxa que en EE.UU. o Europa, donde los estados siguen de cerca y con cautela los avances de la IA y los riesgos que podrían implicar.

En este contexto, Argencon, la entidad local que agrupa a las principales empresas locales de Si bien hay proyectos de ley presentados en el Congreso, Argentina no tiene aún una regulación específica para la IA

La industria local aconseja no desacoplar la regulación de la IA de las tendencias internacionales la Economía del Conocimiento, planteó esta semana su visión acerca del camino y las precauciones que debe tomar el país para convertirse en un referente global de la IA sin descuidar aspectos estratégicos.

"Nuestras recomendaciones se basan en el entendimiento de la enorme importancia que la IA tiene en el desarrollo económico y social del país, en la amplitud de sus soluciones, y en su vertiginosa evolución", aseguraron desde la organización.

#### INCENTIVAR LA INNOVACIÓN

En principio, las empresas locales se alinean con los postulados del Gobierno al afirmar que el marco regulatorio argentino debe incentivar "la innovación y la creación de nuevas soluciones de IA, evitando restricciones que puedan ralentizar su desarrollo". Además, proponen "evitar formatos normativos rígidos, con excesiva carga burocrática y disfuncionales respecto a la dinámica de innovación de estas tecnologías".

Las compañías agrupadas en Argencon también aconsejan favorecer fortalecer el ecosistema local como un requisito para el desarrollo, lo que puede verse como un llamado de atención para una administración nacional que, hasta el momento, estuvo enfocada principalmente en seducir a los gigantes de Silicon Valley.

"El marco regulatorio que se establezca sobre la IA debe considerar como principio fundamental el estímulo al desarrollo de innovaciones y soluciones creativas. La posibilidad de ser un actor destacado en la IA es fruto del desarrollo del ecosistema de conocimiento que nuestro país ha cultivado durante décadas. Aprovechar este capital social es fundamental para la reactivación económica del país y la posibilidad de realización profesional de nuestras generaciones más jóvenes", dijo al respecto Luis Galeazzi, Director Ejecutivo Institucional de Argencon.

#### DESARROLLO CON PRUDENCIA

En contraposición a la idea de que Argentina pueda convertirse en un "paraíso" tecnológico donde las grandes multinacionales de la IA puedan experimentar sin límites, la industria local pide tomar recaudos.

Por ejemplo, desde Argencon sostienen que al crear nuevas regulaciones de Inteligencia Artificial es imperativo "mantener las actividades de desarrollo de IA en línea con las mejores prácticas profesionales y estándares internacionales".

Pero admiten que se podrían habilitar "sandboxes regulatorios" excepcionales para casos complejos y controversiales en que "se deba dirimir las implicaciones del uso de la IA en un entorno particular".

Además, puntualizan que no sería prudente establecer regulaciones locales desconociendo las tendencias globales. Y postulan que el uso responsable de aplicaciones de IA en cada ámbito específico se puede lograr a través de normativas ad hoc, en lugar de leyes generalistas.

Asimismo, proponen adecuar normas ya existentes, como la de privacidad de datos personales, fraudes, defensa del consumidor, etc., para atender situaciones específicas que se deriven del uso de la tecnología.

## Financial Times



#### Rusia liberó a Evan Gershkovich

El periodista de The Wall Street Journal y el exinfante de marina Paul Whelan figuran entre los 26 ciudadanos, liberados ayer en el mayor intercambio de prisioneros entre ambos bloques desde la Guerra Fría

CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

## El ataque terrorista del 7 de octubre y la venganza de los servicios secretos de Israel

En cuestión de horas, dos hombres que encabezaban la lista de objetivos de Israel fueron localizados y asesinados en los enclaves donde se sentían más seguros: Teherán y Beirut

- \_\_\_ Neri Zilber
- \_\_\_James Shotter
- \_\_\_ Raya Jalabi

Los legendarios servicios de inteligencia de Israel sufrieron una humillación el 7 de octubre por Hamás. Esta semana llegó la hora de la venganza.

En el transcurso de una noche, dos hombres que encabezaban la lista de objetivos de Israel fueron localizados y asesinados en los enclaves donde se sentían más seguros: Teherán y Beirut.

Israel sólo se ha reconocido públicamente el asesinato del alto mando de Hezbollah, Fuad Shukr el martes por la noche, mientras que evitó pronunciarse sobre el asesinato del jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh en Teherán unas horas más tarde.

No obstante, los funcionarios de seguridad israelíes ya consideran estos dos asesinatos como una suerte de redención y una severa advertencia a la región de que podrían producirse más ajustes de cuentas. Para los enemigos de Israel, el miedo y la paranoia tras estos fallos de seguridad pública crecen en proporción directa a su determinación de devolver el golpe.

"Tras la conmoción del atentado del 7 de octubre, Israel está recuperando poco a poco el terreno perdido", declaró Yaakov Amidror, exasesor de seguridad nacional del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Durante años, añadió, Israel había dado prioridad y asignado recursos a los servicios de inteligencia en Líbano e Irán, dejando de lado a la Franja de Gaza.

"Esto hizo posible el 7 de octubre. Paradójicamente hizo que el ejército de Israel] estuviera mucho más preparado para la guerra en el norte [con Hezbollah] que en el sur [con Hamás]. Ahora estamos recogiendo los frutos de esa estrategia", añadió.

Durante décadas, los servicios de inteligencia israelíes han recurrido a los asesinatos. Científicos nucleares iraníes han sido abatidos a tiros en las calles de Teherán, militantes de Hamás han aparecido envenenados en habitaciones de hotel o despedazados por la explosión de teléfonos móviles. Además, la amenaza de los ataques aéreos o con aviones no tripulados ha estado siempre presente.

Este fue el método que seguramente se empleó contra Shukr, cuando un puñado de misiles alcanzó un bloque de apartamentos en el barrio de Dahiyeh, en el sur de Beirut, bastión de Hezbollah. En el ataque murieron al menos tres mujeres y dos niños y otras 72 personas resultaron heridas.

Que Shukr estuviera tan expuesto fue una sorpresa, opinan varias personas familiarizadas con las operaciones de Hezbollah. La preocupación de sus miembros por la capacidad de los servicios de inteligencia israelíes ya había alcanzado el grado de "paranoia" incluso antes del ataque del martes.

En los últimos meses, Hassan Nasrallah, máximo dirigente de Hezbollah, le ha pedido a sus combatientes que no utilizaran smartphones. Muchos han retrocedido en el tiempo, recurriendo a pagers, teléfonos fijos y mensajeros.

Dos personas familiarizadas con las operaciones del grupo y varios expertos de Hezbollah aseguraron que las milicias pensaban que Israel estaba desplegando una combinación de software de vigilancia de reconocimiento de voz, inteligencia artificial y espías sobre el terreno capaces de perpetrar asesinatos.



Israel sólo ha reconocido públicamente el asesinato del alto mando de Hezbollah, Fuad Shukr. BLOOMBERG

"Iremos desde los máximos dirigentes hasta el último terrorista", dijo Amos Yadlin

Shukr, descrito por algunos como el jefe del Estado Mayor militar del grupo respaldado por Irán, forma parte ahora de una lista de más de 350 combatientes y comandantes fallecidos en 10 meses de enfrentamientos cada vez más intensos con Israel. Los ataques de las milicias contra el norte de Israel, que comenzaron el 8 de octubre en "solidaridad" con Hamás, avivaron las tensiones el pasado fin de semana, después de que un presunto cohete de Hezbollah matara a 12 niños y adolescentes en los Altos del Golán, ocupados por Israel.

Seguir la pista de Haniyeh, de Hamás, fue seguramente mucho más fácil, después de que asistiera el martes a la toma de posesión en Teherán del presidente iraní Masoud Pezeshkian. Hay distintas versiones en cuanto a la forma en que fue alcanzado en su residencia -facilitada por el Estado iraní- y si fue mediante un misil lanzado desde el aire, un artefacto explosivo improvisado o un pequeño avión no tripulado.

Sin embargo, según Amos Yadlin, exjefe del servicio de inteligencia militar israelí, el resultado final era casi inevitable tras los atentados del 7 de octubre.

"Todo el mundo sabe que Israel no olvida lo que hizo Hamás en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972", sentenció en referencia al asesinato del grupo palestino de 11 atletas israelíes en aquellos juegos.

La venganza del Mossad contra los que consideraba responsables -una operación apodada 'La Ira de Dios' - duró una década y se extendió por gran parte de Europa y Medio Oriente.

"Israel ha decidido hacer lo mismo con los responsables del atentado del 7 de octubre. Iremos desde los máximos dirigentes hasta el último terrorista", añadió Yadlin.

Subrayó que, tras el asesinato de Haniyeh, sólo dos de los seis miembros de la cúpula de Hamás siguen vivos. A pesar de la capacidad de Israel en este ámbito, durante décadas los asesinatos han demostrado ser sólo una solución a corto plazo, en el mejor de los casos, y a menudo un error estratégico. Los asesinatos de esta semana ya amenazan con llevar a Medio Oriente a una guerra total en la que Irán y Hezbollah han prometido vengar los asesinatos.

"Los israelíes pueden matar en cualquier momento y lugar, lo que demuestra la superioridad de la inteligencia israelí y de sus capacidades. La duda que surge es sobre el riesgo que entrañan esas operaciones", opina Emile Hokayem, director de seguridad regional del Instituto de Estudios Estratégicos Internacionales.

Un diplomático señaló que aunque Israel había demostrado su destreza con estos asesinatos de alto perfil incluso en territorio de su archienemigo Irán, a menudo se ha equivocado al evaluar la respuesta de sus enemigos.

"Aunque están apostando a que pueden hacer esto sin un conflicto total, hay una línea muy fina que separa los dos escenarios", añadió.\_\_\_ EXPECTATIVAS POR EL RECORTE DE TASAS

El Cronista Viernes 2 de agosto de 2024

# El mercado duda sobre la decisión de la Fed: el equilibrio entre los precios y el empleo

Jay Powell, titular del banco central, está entre los optimistas que creen que la última cifra de desempleo es sólo una normalización a medida que los efectos de la pandemia van quedando atrás

\_ Robert Armstrong Aiden Reiter

Obtuvimos lo que esperábamos. La Reserva Federal de Estados Unidos no recortó las tasas pero señaló un importante cambio de postura: de inclinarse por el mandato de la estabilidad de precios, a un equilibrio entre precios y empleo. Esto abre la puerta a unas tasas más bajas si los próximos informes de inflación cooperan.

La apreciación del cambio no requirió, como sucede a menudo, una cuidadosa disección de las respuestas del presidente Jerome Powell en la conferencia de prensa. Todo estaba en la declaración. En la declaración de junio, fue la frase "la tasa de desempleo se ha mantenido baja"; el miércoles, fue "la tasa de desempleo ha aumentado". Los "modestos avances adicionales" en materia de inflación se convirtieron en "algunos avances adicionales". Lo más evidente de todo es que un comité que estaba "muy atento a los riesgos de inflación" ha pasado a estar "atento a los riesgos para ambas vertientes de su doble mandato".

La rentabilidad del bono del Tesoro a dos años, amigo indispensable de los observadores de la Fed, confirmó que esta postura suponía un alivio, bajando ocho puntos básicos.

El cariz de las preguntas en la conferencia de prensa confirmó

que ahora hay dos tipos de personas en la elite de analistas económicos. En primer lugar, están los que creen que la reciente relajación (¿suavización?, ¿debilitamiento?) del mercado laboral es una normalización, a medida que la pandemia queda aún más atrás. Y luego están los que piensan que podrían ser las primeras fases de algo peor. Los de este último bando presionaron a Powell sobre los efectos retardados de una política monetaria restrictiva y sobre si la Fed corre el riesgo de aplicar los recortes demasiado tarde.

Powell está en el primer bando, aunque subrayó que se mantiene alerta. En una respuesta reveladora, afirmó que el mercado laboral se parece mucho al que había en vísperas de la pandemia: fuerte, pero no una fuente probable de presión inflacionaria. Las evidencias apoyan la opinión de Powell: la economía parece bastante firme, por lo que un enfriamiento brusco del mercado laboral parece poco probable.

La Reserva Federal de Estados Unidos no recortó las tasas pero señaló un importante cambio de postura

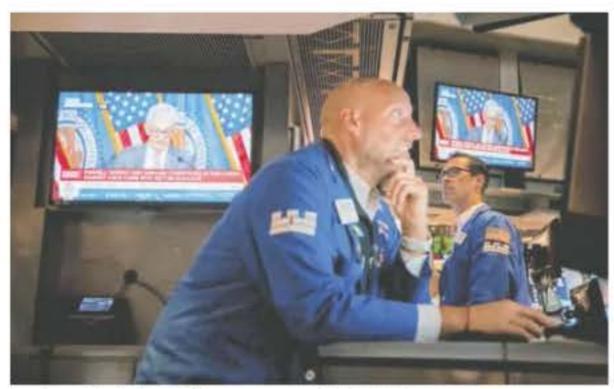

Jay Powell, titular del banco central de EE.UU. BLOOMBERG

MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN **DECRETO 588/03** 

PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA CUBRIR VACANTES EN EL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

| Expediente /<br>Concurso                              | Cargo                                                                                                                         | Postulantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concurso N° 409<br>EX-2024-7342414<br>APN-DGDVD#MJ    | Vocal de la Câmara Federal de<br>Apelaciones de Mendoza Sala "A" y<br>"B" -2 cargos-, provincia de<br>Mendoza                 | PRIMERA TERNA Dr. José Sebastian ELÍAS Dr. Francisco Javier PASCUA Dra. Ana Paula ZAVATTIERI SEGUNDA TERNA Drs. Viviana Laura BEIGEL Dr. Federico Miguel BAQUIONI Dr. Alfredo Fernando DANTIACQ SÂNCHEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TERCERA TERNA Dr. Sebistián Guillermo SONEIRA Dr. Mauricio Javier MARTÍNEZ RIVAS MUZO Dr. Emanuel SALDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Concurso N° 417<br>EX-2024-73423435-<br>-APN-DGDYD#MI | Juez de los Juzgados Nacionales en lo<br>Criminal y Correccional Nros. 1, 3, 23, 30, 37,<br>38, 45 y 47 de la Capital Federal | PRIMERA TERNA  Dr. Sebassian Bodrigo GIGUSI Dr. Igracio LABADENS Dr. Igracio LABADENS Dr. Leonardo GESAFRILIA Dr. Leonardo GESAFRILIA Dr. Leonardo GESAFRILIA Dr. Maria Bitta ACOSTA Dr. Publo Javier FLORES TERCERA TERNA Dra. Ana POLESI Dr. Publo Foderico MOYA CUARTA TERNA Dra. Malvel Dena CASTELNUOVO Dr. Marcelo SCAVINO Dr. Federico Alfredo BATTILANA QUINTA TERNA Dr. Leonidas Ariel QUINTELA Dr. Sebastiin Eduardo MARTINEZ Dr. Adolfo Orour PENIDIBENE SEXTA TERNA Dra. Maria BOIJES | Dra, Chandia Letteia CAVALLERII Dra, Laura Fabbana KVITKO SÉPTIMA TERNA Dra Carolina AHLIMADA Dr. Federico Agustin GASIPI Dr. José Miguel GLERIERIO OCTANA TERNA Dra. Patricia Lujan CISNERO Dr. Envique RODRIGUEZ VARELA LISTA COMPLEMENTARIA Dra. Maria Cocilia 1982AN Dr. Diego PERONE Dra. Silvia Beatriz DAMIANO Dr. Santiago Alberto PONCIO Dr. Mariano Horocca BORDO VILLANUENA Dra. Silvia Alejandra BRUSO Dr. Salvia Alejandra BRUSO Dr. Silvia Alejandra BRUSO Dr. Dra. Silvia Alejandra BRUSO Dr. Dra. Silvia Alejandra BRUSO Dr. Maria Gloria CANDELA Dra. Maria Fernanda MARTENEZ |
| Concurso Nº 424<br>EX-2024-73428554-<br>-APN-DGDYD#MU | Juez de Câmara del Tribunal Oral en lo<br>Criminal Federal de General Roca,<br>provincia de Rio Negro                         | Dr. Rulio Jose MARTÍNEZ VIVOT<br>Dr. Jorge GARCÍA (JAVINI<br>Dr. Gastón César PERGON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Concurso Nº 440<br>EX-2024-73429190-<br>-APN-DGDYD#MJ | Juez de los Juzgados Federales de Primera<br>Instancia de la Seguridad Social, Nros. 5,<br>6, 8 y 10 de la Capital Federal    | PRIMERA TERNA Dra. Silvia Graciela SAINO Dra. Maria Gabriela JANEERO Dra. Maria de los Angeles SAIVIN SEGUNDA TERNA Dra. Valeria Alicia BERTOLINI Dr. Carlos Adrian PEPE Dr. Diego ALLIEM TERCERA TERNA Dr. Javier Benato PICONE Dra. Adrama Alicia MECALE Dr. Cudlermo Augusto CALANDRINO CUARTA TERNA Dr. Edimundo Ecoquiel                                                                                                                                                                     | PEREZ NAMI Dr. Nicolas Duelei VERGARA Dra Julia Marisu GÓMEZ LISTA COMPLEMENTARIA Dra Elena Verdelica STAMATIS Dra Myrium Gubriela GARCIA CASTILLO Dra Marisa Maiva D'ONOFRO Dra Maria Alejandra AUSTERLITZ Dr. Francisco ELISSONDO Dr. Patrasio Jorge TORTI CERQUEPTI Dr. Horscio Edgando MAUGERI Dra Natalia Analia MARTINEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Concurso Nº 446<br>EX-2024-73432831-<br>-APN-DGDYD#MI | Juez de los Juzgados Nacionales en lo<br>Criminal y Correccional Nros. 13, 14,<br>18, 27, 42, 43 y 54 de la Capital Federal.  | PRIMERA TERNA Dr. Javier Teodoro ALVAREZ Dr. Santiago Alberto PONCIO- Dra. Marta Julia SOSA SEGUNDA TERNA Dra. Paula FUERTES Dr. Marcelo SCAVINO. Dr. Eautiro Ariel MARISOO TERCERA TERNA Dr. Eduardo Anibal AGAJAVO Dr. Igracio LABADENS Dra. Viviana Helena SÁNCHEZ RODRÍGUEZ CUARTA TERNA Dra. Albertina Ariatonia CARCO Dra. Javinin Maria AUAT Dr. Pablo Cesar CINA QUINTA TERNA Dr. Ramins VELASCO Dr. Sebastián Oscar BISQUERT Dra. Soledad Eugenia MARISO                                 | SEXTA TERNA  Dra Laura Fabiana KVITKO  Dra Angela Cecita PAGANO MATA  Dr. Invier Bodrigo PEREYRA  SEPTIMA TERNA  Dr. Gonzalo Fermando SANSO  Dr. Ricurdo Lais ÁLVAREZ  Drn. Maria Raquel CHENA CLILLEN  LISTA COMPLEMENTARIA  Dra Maria Veronica FRANCO  Dr. Ramiro RIERA  Dr. Juan Manuel GASET  MAISONAVE  Dr. Diego Andrés VILLANUEVA  Dr. Miguel Ángel ASTURIAS  Dr. Leónidas Arusi QuilNTELA  Dra, Maria Rita ACOSTA  Dr. Juan Ernesto ROZAS  Dra, Carolina Elizabeth TABARES  Dr. Claudio Ricardo SILVESTRI  Dra, Maria Ferranda MARTÍNEZ  Dr. Pablo ROVATTI  Dra, Mabel Elesa CASTELNUOVO                                                                                                           |
| Concurso 458<br>EX-2024-73427910-<br>- APN-DGDYD#MI   | Juez del Juzgado Federal de<br>Primera Instancia de Viedma,<br>provincia de Río Negro                                         | Or. Leandro Agustin GÓMEZ CON<br>Dr. Carlos Ezequiel ONETO<br>Dra. Verónica Andrea MEDINA<br>LISTA COMPLEMENTARÍA<br>Dr. Esequiel Humberto ANDREANI<br>Dr. Pedro Roben IPHAIS<br>Dr. Mártano ROMERO<br>Dr. Marcelo Daniel ESTEVES                                                                                                                                                                                                                                                                 | STENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Concurso 465<br>EX-2024-73433623-<br>-APN-DGDYD#MJ    | Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia<br>de Dolores, provincia de Buenos Aires                                        | Dra. Melina Sol RODRÍGUEZ<br>Dr. Matias ZABALJAUREGUI<br>Dra. Maria Cecilia PEREYRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

'Articula 6º: Deade el día de la publicación y por el término de quince días hábiles, los particulares, los colegios profesionales, asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos hummos y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema podrán hacer llegar al Ministerso de Justicia. Seguridad y Derechos Humanos, por escrito y de medo fundado y documentado, las observaciones, objectiones, las pesturas y demás circunstancias. que consideren de interés expresar con relación a uno o más de los candidatos terrados, ello junto con una declaración jurada de su propia objetividad respectu a los profesionales propuestos. No serán considerados aquellos planteos que careccan de relevancia frente a la finalidad del procedimiento tal como or dispone en el artículo o que se fundamenten en cualquier tipo de discrimbuición."

PRESENTACIONES: Deberán efectuarse en el plazo y la forma establecidos en el art. 6º del Decreto Nº 588/03 mediante envia diogdo a la Dirección Nacional de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia de la Nación por correo postal a Sarmiento 329, CABA (CP 1941), o a la Dirección de Gestión Focumental y Despucho, Sarmiento 325, FB, en el horario de 10 a 17.00 horas, o por correo electrónico a oficinadecretospias gov.ar, en formato PDF. Los antecedentes del suficitante. puedes consultarse en www.argentina.gob.ar/justicia/argentina/seleccionmagistrados.





Al enfatizar la fortaleza de la

economía, Powell hizo referencia a las ventas reales finales

a compradores nacionales privados, un indicador de la demanda que subió un 2,9% en el segundo trimestre. Es una cifra

impresionante. Pero existe un temor persistente, incluso para los optimistas. ¿Cuánto aguantará la demanda privada cuan-

do el crecimiento del consumo va por delante del crecimiento de los ingresos, como empezó a suceder recientemente? Y cuando comience a titubear. ¿empezará a aumentar el de-

sempleo?\_\_\_





MIN MÁX

MAÑANA

MIN 15°

MÁX 21° DOMINGO

9

máx 17° 9 770325 521009

### **B** Lado B

# Los precios de los inmuebles ya llevan 13 meses de suba en dólares



El 85% de los barrios de la ciudad mostró un incremento en los precios de publicación, según el relevamiento de mercado que hizo Zonaprop en la Ciudad de Buenos Aires

Se incrementaron un 6,3% en comparación con el piso de junio de 2023. La mayor demanda es de uno o dos ambientes

\_\_ Ricardo Quesada

\_\_\_ rquesada@cronista.com

os precios de las propiedades en la Ciudad de
Buenos Aires llevan 13
meses consecutivos a la
suba. Con un promedio de u\$s
2286 por metro cuadrado en
julio, los valores ya acumulan
un aumento del 6,3% en relación con el mínimo que registraron en junio de 2023, según
datos relevados por el portal
Zonaprop. Sin embargo, todavía
están un 18,4% por debajo del
máximo registrado en marzo de
2019.

El incremento de precios empezó de a poco por los barrios más consolidados del corredor norte. Pero, a partir de enero, empezó a extenderse a otras zonas de la ciudad. En la actualidad, el 85% de los barrios registra un incremento en sus valores, similar al indicador de agosto de 2017, cuando estaba por empezar el boom de los créditos UVA.

"El mercado está más activo y es cierto que los precios se están incrementando. Pero, cuando se ven los valores de cierre, el aumento es un poco menor, del orden del 3% y el 4%. Pero hay algunos segmentos en los que llega al 10%", dice Juan Manuel Vázquez Blanco, economista y director general de Fabián Achával.

El ejecutivo indica que el

En el segmento de menos de u\$s 100.000, los precios crecieron hasta un 10%. En cambio, las unidades de más de u\$s 200.000 todavía muestran valores a la baja

mercado se divide en tres segmentos bien diferenciados. En las unidades de hasta u\$s 100.000, los incrementos del segundo trimestre de este año, en comparación con el mismo período de 2023, fueron del 6% al 10%. Para las que están entre u\$s 100.000 y u\$s 200.000, el crecimiento fue más moderado. En cambio, las de más de u\$s 200.000 mostraron una caída de hasta el 5 por ciento.

El mercado se está moviendo, más que nada, por el impulso que le dan las ventas de departamentos de uno y dos ambientes. Y eso se refleja con claridad en el monto promedio de las escrituras, que en junio fue de poco más de u\$s 90.000, según indicó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

"Aunque hoy ya se ve actividad en toda la ciudad, lo más demandado son los departamentos chicos en el corredor norte. Pero también se observan más operaciones en Almagro y Caballito", agregó Vázquez Blanco.

En los demás barrios, indicó, es posible que los precios de publicación hayan aumentado. Pero, cuando se cierran las operaciones, se hace con los mismos valores que hace un año.

"Algunos precios de algunos productos en particular empezaron a subir. Pero no hay todavía un salto rápido de los precios porque esto va a tener que ir acompañado de los créditos hipotecarios, a medida que la gente se anime a tomar", opinó Hernán Perrone, de RE/MAX Parque.

En el sector, creen que en los próximos meses podría continuar la tendencia al alza. Sin embargo, todavía ven muy lejana la posibilidad de llegar a los picos de precios de 2019.

"Esperamos que en los próximos meses haya una nueva suba moderada apoyada en los créditos y el blanqueo", aportó Rafael Baigún, presidente de Baigún R & N.

Para que la recuperación se consolide, agregó, es necesario que haya estabilidad política y económica: "En la Argentina, todavía no se recuperaron los precios pre pandemia, cuando en el mundo ya se alcanzaron hace tiempo. Si se logra la estabilidad, el sector no tiene techo".